

En medio de la polémica por la no adhesión de Bogotá al programa del Gobierno Nacional Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS), la alcaldía presentó su propio proyecto similar para revertir el hambre. / Bogotá p. 7







# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 N° 40.181 21 DE AGOSTO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

7 708338 505312

# El tesoro del saber

Los grupos afros e indígenas en Colombia han pedido que sus sistemas educativos sean reconocidos por el Congreso y otras instituciones del Estado. Desde las aulas en palenques y resguardos, estas comunidades han utilizado la etnoeducación para preservar su cultura y definir líderes para el futuro. / Justicia Inclusiva p. 10

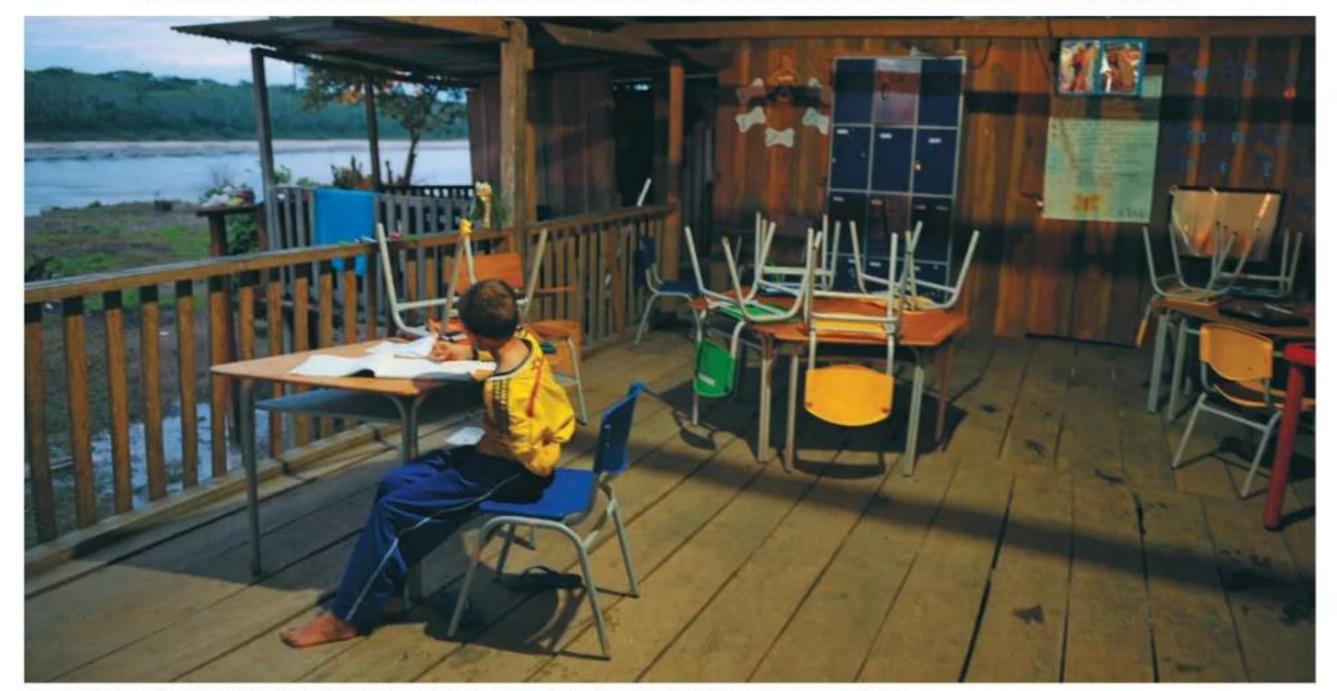

San José de Uré es un ejemplo de resistencia al desarraigo físico y cultural gracias a la etnoeducación. / Mauricio Alvarado

# El poder de la Procuraduría

El Consejo de Estado debate si debe retirar o no la facultad del ente de control para sancionar a los funcionarios de elección popular. Hay divisiones internas al respecto. / Tema del día p. 2

# Comisión incompleta

Después de 351 días sin reunirse, el Gobierno convocó hoy a la Comisión Asesora de Exteriores para discutir la crisis en Venezuela. Sin embargo, a la cita solo llegarán los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos. / Política p. 4

# Tarifas de energía

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, habla de los factores que afectan el precio de la energía y la renegociación de los contratos con Afinia y Air-e. / Negocios p. 6





niñas y niños siguen trazando su futuro con los útiles de nuestro combo escolar En el 2023 conectamos con el bienestar — de los colombianos



en subsidios entregados







Consulta nuestro informe de Bienestar Social Integral



# Minga indígena llega a Bogotá a reclamar por violencia en Cauca

Se prevé que unos 4.200 representantes de pueblos indígenas lleguen esta madrugada a Bogotá con el propósito de reunirse con el presidente Gustavo Petro y encontrar soluciones a los ataques, amenazas y atentados que han agudizado el conflicto armado en Cauca. Algunos representantes de la minga aclararon que no es una

manifestación en contra de Petro, sino una medida para que el mandatario les exija a las autoridades locales el cumplimiento de los compromisos adquiridos frente al panorama de seguridad en ese departamento.

Por disposición de la Alcaldía de Bogotá, la minga se ubicará en el parque El Renacimiento, ubicado sobre la calle 26.

Por ahora se sabe que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, estará al frente del diálogo con la minga.

Esta zona del país actualmente es el epicentro de operación de varios frentes de la disidencia Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, que no están en la mesa de diálogos con el Gobierno.

En el municipio de Toribío han ocurrido al menos 15 asesinatos en las últimas tres semanas".

Comunidad indígena.

# Temadeldía

Magistrados han chocado

# Las grietas en el Consejo de Estado por el poder de la Procuraduría

Recientes decisiones reavivaron el debate que tiene la alta corte sobre si revisar o no las sanciones que impone el Ministerio Público a funcionarios de elección popular. Al interior del Palacio de Justicia hay bandos que se vienen encontrando en extremos.



JHORDAN C. RODRÍGUEZ

rodriguez@elespectador.com Ma @JhordanR11

El supuesto plan para atentar contra el Palacio de Justicia y las altas cortes tiene acaparada la atención del país en lo relacionado con la rama judicial. Sin embargo, dentro del mismo edificio, en el Consejo de Estado, se cocina una decisión del más alto nivel que le pondrá punto final a un intenso debate que se mantiene desde más de un año sobre los poderes que tiene la Procuraduría para sancionar a funcionarios de elección popular, como alcaldes y gobernadores. La decisión se esperaba para antes de mitad de este año, pero por meses no se supo nada, hasta que un reciente roce entre decisiones de magistrados dejó entrever las grietas que hay al interior de la alta corte. Además, que la palabra final, caldeada y todo, se dirá pronto.

El pasado viernes, mientras el Consejo de Estado en pleno se reunió en Villavicencio (Meta) para liderar el encuentro de la jurisdicción contenciosa administrativa, la celebración se puso tensa. Por una parte, por el supuesto plan para atentar contra el Palacio de Justicia, detallado por el magistrado Gerson

Suprema. Por otra, y viniendo como un golpe desde adentro, por un choque que se presentó entre el magistrado Martín Bermúdez Muñoz, de la Sección Tercera, y el magistrado Milton Chaves García, presidente del alto tribunal. El meollo de ese choque fue una tutela que Bermúdez le aceptó a la Procuraduría de Margarita Cabello, con la que además se revivieron sanciones que el alto tribunal ya había tumbado.

Con la tutela, el órgano de control pedía que el alto tribunal revisara 11 fallos en los que ya la Sección Segunda del Consejo de Estado había anulado las sanciones impuestas a concejales y alcaldes de distintas partes del país, al considerar que la Procuraduría no tiene competencia para hacerlo. El ente de control, sin embargo, solicitó que mientras la revisión se hacía y se resolvía, se levantaran las medidas con las que el alto tribunal había congelado los castigos disciplinarios a esos funcionarios. Bermúdez aceptó la tutela y a todo eso dijo que sí. En palabras sencillas, el magistrado le puso un freno a todo lo que habían decidido otros consejeros de Estado. Al conocerse esa movida que le dio alas al Ministerio Público, el presidente Chaves salió al paso y enfatizó en que un fallo de la alta corte no puede tumbarse vía tutela.

Las razones con las que el magistrado Bermúdez argumentó la decisión que le dio vida Chaverra, presidente de la Corte al poder del Ministerio Público



La Sala Plena está próxima a revisar la ponencia del magistrado Álvarez Parra./ Cortesia Consejo de Estado

En palabras sencillas, el magistrado le puso un freno a todo lo que habían decidido otros consejeros de Estado.

fueron, dentro de otras cosas, que, para el momento en el que el ente de control sancionó, "no existía duda acerca de la competencia de la Procuraduría General de la Nación para inhabilitar y destituir a servidores públicos elegidos por voto popular, por lo que dicha entidad actuó con apego a la Constitución y la Ley, garantizando el debido pro- más relevantes de los argumen-

ceso". Además, que las nulidades que había tomado el Consejo de Estado en esos casos pasaban por alto "la línea jurisprudencial unificada y pacífica de la Corte Constitucional que respaldaba la competencia para imponer sanciones de destitución e inhabilidad" a esas personas.

También, uno de los puntos

# Altus Baquero seguirá ejerciendo como magistrado del CNE

La Corte Constitucional revocó la decisión proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con la cual se declaró la nulidad de la elección de Altus Alejandro Baquero Rueda como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Sección había determinado que Baquero no cumplía con la experiencia

suficiente requerida para ocupar el cargo, pero la Corte Constitucional tuvo una opinión contraria al estudiar una tutela.

La Corte Constitucional amparó los derechos de Baquero al reconocerle la experiencia profesional desde la obtención de su título como abogado hasta la fecha de su elección como magistrado. El Consejo

solo le había reconocido hasta la fecha de su postulación al cargo, lo que le restaba poco menos de un mes y, por tanto, lo necesario para tener el mínimo de 15 años.

Con esta medida, el máximo organismo de la justicia constitucional aseguró haber garantizado el derecho a acceder a cargos y funciones públicas de Baquero.

A través de una acción de tutela, Altus Baquero logró que la **Corte Constitucional** protegiera su derecho a acceder a cargos públicos.



Al conocerse esa movida que le dio alas al Ministerio Público, el presidente Chaves salió al paso y enfatizó en que un fallo de la alta corte no puede tumbarse vía tutela.

tos del magistrado Bermúdez tiene que ver directamente con el choque entre la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Petro Urrego vs. Colombia. Para el togado de la Sección Tercera, lo definido por el tribunal internacional en el fallo, que data de 2020, "no es un prece-

jueces de la República". La Corte IDH, no obstante, fue tajante en ordenarle a Colombia que su Procuraduría está inhabilitada para sancionar a este tipo de funcionarios, dado que es considerado una violación a los derechos políticos. Y, ello, a raíz de la destitución de Petro como alcalde de Bogotá a manos del exprocurador Alejandente obligatorio para todos los dro Ordóñez.

Aun así, el mismísimo presidente del Consejo de Estado, el magistrado Milton Chaves, en un fallo que respondió a la decisión del magistrado Bermúdez, sostuvo que una tutela no puede tumbar decisiones de altas cortes. Así las cosas, dejó claro que la acción de la Procuraduría que pintaba como un salvavidas para las 11 sanciones que había Jaime Rodríguez Navas erapresidos y congresistas.

impuesto, pues no tiene validez y lo anulado quedaba tal cual. Sin embargo, el efecto que tuvieron esas dos movidas llevaron, según fuentes consultadas por este diario, a que el tema hiciera catarsis al interior de la alta corte y obligara a que la discusión ahora se lleve rápido en la Sala Plena, donde se resuelven los casos más importantes de esa corporación.

Asimismo, algunos consejeros y exconsejeros de Estado consultados por El Espectador, coincidieron en que la decisión sobre la competencia de la Procuraduría, que está en mora tiene, debe ser tomada lo más pronto posible, pues "lo único que resuelve la división que hay en este momento es un pronunciamiento de la Sala Plena. De resto, van a seguir apareciendo decisiones divididas". Además, que lo mejor sería tener resuelto el tema de fondo antes de que se llegue al final del proceso de elección de procurador general, pues los candidatos podrían llegar con algunas intenciones de jugar con un posible interés político que se tenga de darle o quitarle poder al ente de control que llegarían a dirigir.

El largo proceso con el cual se viene buscando que se unifique la jurisprudencia en el Consejo de Estado sobre revisar, o no, las sanciones de la Procuraduría está en manos del vicepresidente de esa alta corte, el magistrado de la Sección Quinta Luis Alberto Alvarez Parra. De acuerdo con distintas fuentes consultadas por El Espectador al interior de la Sala Plena, la ponencia del togado Alvarez Parra ya está lista y a la espera de discutirse por toda la corporación. Según le manifestaron varios funcionarios del alto tribunal a este diario, el tema sería incluido en el orden del día esta o la siguiente semana y se le daría celeridad debido al reciente choque entre los magistrados Bermúdez y Chaves.

El debate dentro del Consejo de Estado sobre los poderes de la Procuraduría inició desde el año pasado, cuando el magistrado dente de la corporación y se decidió revisar de fondo el tema. Sin embargo, desde ese entonces el tema empezó a acumular demoras, pues inicialmente aterrizó en el despacho de la magistrada de la Sección Tercera Martha Nubia Velásquez Rico. Aunque ella logró adelantar una ponencia, nunca llegó a debatirse, porque se acabó su periodo en el alto tribunal y el caso pasó de mano en mano por al menos tres magistrados que se declararon impedidos parallevar el proceso, como lo fue el aún togado Fernando Pardo, posesionado por el presidente de la República Gustavo Petro en enero de este año.

Asimismo, los cambios al interior del Consejo de Estado han llevado a que los bloques a favor y en contra de revisar las sanciones que impone la Procuraduría cambien y que todavía no haya una postura que pinte más fuerte que otra. Por ejemplo, el exmagistrado César Palomino, quien ahora es director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) era uno de los que promovía no revisar esas sanciones y dejarla en manos de jueces. Pero, fuentes dentro del alto tribunal aseguraron que heredó su postura a algunos magistrados de la Sección Segunda como Juan Enrique Bedoya y Jorge Iván Duque.

Por ahora, el tema quedará en manos de la Sala Plena cuando sea presentada la ponencia del magistrado Álvarez Parra en los próximos días. Al parecer, finalmente el tema tendrá cierre en medio de las caldeadas discusiones y tensiones por temas de seguridad, y votaciones para elegir al candidato del Consejo de Estado que compondrá la terna con la que el Senado escogerá al reemplazo de Margarita Cabello como jefe del Ministerio Público, desde enero de 2025. Un momento que será histórico, pues llegaría con un ente de control con poderes claros sobre cómo puede juzgar o no a gobernadores, concejales, alcaldes, diputa-

# "Seguirá viajando": Petro defendió agenda internacional de Márquez

El presidente Gustavo Petro defendió la agenda internacional de la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, luego de que El Espectador revelara este martes que en sus dos años en el cargo ha viajado a 17 países con viáticos que superan los US\$21.000.

"Y seguirá viajando más, porque cada vez

atraemos más inversión, más escucha, más gente que vienen a visitarnos", escribió el mandatario en su cuenta de X.

En documentos a los que tuvo acceso este diario hay constancia de que, en dos años en el cargo, los viáticos de viajes internacionales de la vicepresidenta, con corte del 15 de abril de este año, alcanzan los US\$21.568 (unos \$86.897.472).

Esta cifra representa más del doble que la de su antecesora, Marta Lucía Ramírez, en ese mismo lapso, con un total de US\$8.920 (cerca de \$35.938.680). En los primeros dos años del gobierno de Iván Duque (2018-2022) ocurrió la pandemia por covid-19, lo que impidió la movilidad.

El mandatario aseguró que la agenda internacional de la vicepresidenta es clave para aumentar inversión en el país y ampliar lazos diplomáticos.

# Política

Es la segunda reunión en dos años

# Citan a Comisión de Exteriores tras 351 días sin reunirse y por crisis en Venezuela

Solo están confirmados los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. El gobierno de Gustavo Petro quiere explicar su estrategia frente al régimen de Nicolás Maduro.

#### REDACCIÓN POLÍTICA

Han pasado 351 días desde que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE), en la que confluyen expresidentes, congresistas y delegados de la Casa de Nariño, se reunió por última vez para discutir la estrategia diplomática de Colombia. Aunque siguen sin asistir algunos pesos pesados, para este miércoles, 24 días después de las cuestionadas elecciones en Venezuela, sus miembros están citados una vez más en el Palacio de San Carlos.

LaComisiónse reunirá apartir de las 9:00 a.m. y, según la invitación que les extendieron a los integrantes, tendrá carácter informativo. En la cita prevista para una hora y media, de acuerdo con la programación que dispuso la Cancillería, la crisis que se desató tras los comicios venezolanos ocupará un lugar central en la agenda. El Gobierno busca explicar la estrategia que viene desarrollando para enfrentar la inestabilidad que se produjo desde el Palacio de Miraflores y que amenaza al país por los posibles flujos migratorios.

Esta citación es importante, porque si bien la estrategia del gobierno de Gustavo Petro hacia la situación en el país vecino comenzó de la mano con sus homólogos de México y Brasil, de a poco la triada de izquierda democrática se ha ido debilitando y el primer mandatario no ha encontrado eco en Venezuela en el oficialismo ni en la oposición.

Hace una semana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, indicó que no continuará en el diálogo tripartito hasta que el Tribunal Supremo de Venezuela resuelva la situación relacionada con las actas de las elecciones que tuvieron lugar el pasado 28 de julio.

Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, jefe de Estado de Brasil, han mantenido una línea más cercana proponiendo incluso celebrar unas nuevas elecciones, una iniciativa que rechazó Nicolás Maduro. Pero el discurso del presidente brasileño adquirió un tono más fuerte, tildando al gobierno venezolano de un régimen "muy desagradable" taforma continental con Nicara-



Expresidente Ernesto Samper. /Archivo



Expresidente Juan Manuel Santos. /Archivo



Canciller Luis Gilberto Murillo, /Cortesia



Expresidente Álvaro Uribe, /Cortesia



Expresidente César Gaviria. /Cortesia

con "sesgo autoritario". Además, Lula también mantiene el foco de su atención en las elecciones municipales de octubre de este año, que servirán como un indicador clave para evaluar su influencia y la del expresidente Jair Bolsonaro de cara a las presidenciales de 2026.

En este contexto se enmarca la convocatoria a la tercera Comisión de Exteriores durante el gobierno Petro. Como en las dos ediciones anteriores, los expresidentes Iván Duque, Andrés Pastrana, César Gaviria y Álvaro Uribe rechazaron la invitación. Sin embargo, este último sostuvo una llamada telefónica este lunes con Murillo para dar su punto de vista sobre los temas que se tocarán este 21 de agosto.

Algo similar hizo el exmandatarioylíder del Centro Democrático el 5 de septiembre de 2023, cuando se convocó a la Comisión para socializar los alcances del fallo de la Corte Internacional de Justicia a favor de Colombia por la disputa de la pla-

gua. En su momento, según supo El Espectador, Uribe se reunió con el entonces ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva y la senadora del Centro Democrático Paola Holguín, quien también es parte de la CARE. A la cita sí asistieron los expresidentes Ernesto Samper Pizano y Juan Manuel Santos - cuya presencia se espera este miércoles-, quienes respaldaron la decisión del tribunal internacional.

De acuerdo con la legislación (Lev 68 de 1993), las comisiones informativas deben ser convocadas por la Cancillería por lo menos una vez cada dos meses, a menos de que haya habido una cita consultiva,

El expresidente Álvaro Uribe y el canciller Luis Gilberto Murillo dialogaron sobre este tema en la noche del lunes en una llamada telefónica.

convocada por el presidente en ese período. Pero según el excanciller Julio Londoño, quien también fue nombrado por Presidencia como parte de la Comisión, esta no es una práctica que suelan cumplir con rigor los gobiernos de turno. En lo que va de la administración actual, que cumplió dos años de mandato el pasado 7 de agosto, solo han tenido lugar tres reuniones informativas, en las cuales solo ha estado el jefe de la cartera de Exteriores, pero no el presidente Petro.

Este tercer llamado responde, según la Cancillería, a las peticiones desde diferentes frentes a que se convocara la Comisión. Entre ellas, las de los miembros de las Comisiones Segundas del Senado y la Cámara, que tratan los asuntos de relaciones internacionales. De hecho, Holguín había radicado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción de cumplimiento para exigirle a Murillo la convocatoria. El expresidente Samper, quien estuvo en calidad política.

de veedor la semana de las elecciones venezolanas, también le había enviado una carta al presidente Petro solicitando que se reunieran los asesores antes de los comicios, algo que no sucedió.

No obstante, para otros miembros de la CARE, la reunión llegó muy tarde, como lo expresó el expresidente Iván Duque: "Se convoca después de varias semanas en las que el dictador ha pretendido lacerar a su pueblo". El exmandatario criticó el hecho de que la información compartida en el interior de la Comisión sea de carácter confidencial, algo que se estipula en la legislación de la misma. "Solamente muestra que quiere ser convocada para hacer una manipulación al servicio de defender a Nicolás Maduro", aseveró Duque.

Tanto Duque como el expresidente Andrés Pastrana, quien publicó una carta explicando sus motivos para ausentarse de la Comisión Asesora, coinciden en que la postura internacional de Colombia desde las elecciones en el país vecino ha sido "cómplice" de un régimen que va en contra de la democracia y los derechos humanos. Todo esto se desarrolla en un momento de tensión política, en el que Samper es el unico expresidente que está jugado por el presidente.

Aunque el comité es un cuerpo consultivo y sus opiniones no son de obligatorio cumplimiento para el presidente, este podría ser un espacio para que el primer mandatario comience a buscar legitimidad y consenso frente a la postura diplomática. Hace cinco días Petro propuso, a través de X, un Frente Nacional en Venezuela, algo que no ha calado bien en algunos de los miembros de la Comisión, como el presidente de la Comisión Segunda del Senado, José Luis Pérez. "Creo que podría generar la pérdida total de confianza", dijo el congresista de Cambio Radical.

Además de Pérez, desde el Congreso asistirán al Palacio de San Carlos la senadora Paola Holguín (Centro Democrático ) y los representantes a la Cámara Mary Anne Andrea Perdomo y Elizabeth Jay-Pang Díaz (del Pacto Histórico) y Gersel Pérez (Cambio Radical), quienes también esperan presentar sus propuestas de cara a la crisis

# **Política**

Luz María Zapata dirige Asocapitales desde 2018

# Revivió pelea por jefatura de Asocapitales: Medellín y Cali promueven la jugada

Luz María Zapata fue reelegida en 2022 para ser la directora ejecutiva de Asocapitales hasta 2026. Sin embargo, un grupo de alcaldes, dirigido por Federico Gutiérrez, de Medellín, busca revertir la decisión. Buscan "caminos jurídicos". La salvaguardia de Zapata es que está a unos dos años de pensionarse.



Luz María Zapata fue reelegida en 2022 como directora ejecutiva de Asocapitales. / Gustavo Torrijos

REDACCIÓN POLÍTICA

Algunos de los alcaldes que forman parte de la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) no estarían convencidos de que Luz María Zapata siga hasta 2026 como directora ejecutiva de esa organización.

Se trata de una pugna sigilosa. De manera oficial, no hay pronunciamientos y los implicados en la discusión optan por no dar declaraciones de manera directa. Sin embargo, poco después de que se posesionaran los mandatarios elegidos el 31 de octubre de 2023, varios de los 34 alcaldes que tienen un asiento en la Asociación empezaron a hablar de la posibilidad de que haya un recambio en la dirección ejecutiva, ocupada desde 2018 por Zapata y quien fue ratificada en el cargo en 2022.

La punta de lanza de ese intento de cambio en la dirección de Asocapitales -que se conformó en 2012llegó desde la Alcaldía de Medellín, que es ocupada por Federico Gutiérrez. En la organización, algunos argumentan que se requiere una dirección que sea del corazón de los alcaldes y otros le cobrarían su relación política, más allá de cualquier vínculo personal, con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

El Espectador conversó brevemente con Zapata, quien aseguró que no está enterada de dichas conversaciones sobre su elección. No obstante, sí aclaró que tiene fuero de estabilidad laboral reforzada por su actual situación pensional.

No se trata de un cargo menor, toda vez que, en muchas ocasiones, quien dirige Asocapitales, que tiene un presupuesto de más de \$15.000 millones, se convierte en el intermediario entre los mandatarios locales y el Gobierno Nacional. También realiza gestiones legislativas para promover proyectos que sean de interés de los alcaldes.

"Más allá de que fui reelegida por unanimidad para un período de cuatro años, que se cumple el 26 de junio de 2026 y que me faltan 102 semanas (alrededor de dos años) para pensionarme, por lo que tengo el fuero de estabilidad laboral reforzada", respondió frente a las preguntas que se le hicieron, aclarando que "no tengo nada más que decir" al respecto. Precisamente, para que se pudiera dar el cambio, y por el argumento de la estabilidad laboral reforzada, Zapata tendría que recibir una indemnización por parte de Asocapitales.

Por su parte, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dijo, en una entrevista con W Radio, que en una reunión convocada por Alejandro

la junta directiva -que es el máximo órgano de decisión de la Asociación-"hubo consenso de que debería haber un cambio en la dirección". El mandatario paisa, además, afirmó que el alcalde de Cali ha explorado "caminos jurídicos".

Cuando fue abordado por este medio para hablar al respecto, Éder esquivó el tema y su equipo señaló que no harán declaraciones, pese a que "Fico" dijo que es él quien debe hablar al respecto.

Aun así, una persona que conoce las discusiones que se han dado recientemente en la junta directiva de Asocapitales, no obstante, dijo que aún no hay nada decidido. Éder, en su calidad de presidente de Aunque señaló que sí ha habido con- que se suspendiera el encuentro. mayor eco la propuesta, que ha sur- pronto, aún no es claro si sucederá.

versaciones, por lo menos informales, sobre el tema. Pero que, en todo caso, para que haya una decisión de fondo "se deben dar determinadas reuniones", aunque esa persona no dio más detalles sobre la naturaleza de dichos encuentros ni cuándo se realizarían.

En abril se reunieron los integrantes de Asocapitales, incluvendo a los 34 alcaldes y a Zapata, para elegir a la junta directiva, así como para aprobar los estados financieros de la Asociación y el presupuesto para 2024. Sin embargo, en la práctica, solo se pudo hacer lo último. Cuando llegó el momento de la elección, se pidió

Además, varios mandatarios pidieron que se hablara también de la permanencia de Zapata en el cargo.

En ese encuentro la directora ejecutiva les respondió, asegurando que los nuevos alcaldes debían respetar su nombramiento. Y, echando mano del mismo argumento de la estabilidad laboral forzada, les advirtió que, en caso de decidirse su salida antes del acabar su período, tendría que ser indemnizada.

La elección de la junta directiva quedó para el 2 de mayo de este año, cuando se decidió que la organización quedará en cabeza de Éder para el período de 2024-2025. Sin embargo, en el encuentro no tuvo

Luz María Zapata, quien está en la dirección ejecutiva de Asocapitales hasta 2026, ha dicho que no puede ser retirada antes, por su situación pensional.

gido por un argumento concreto: que los períodos de quien esté en la dirección ejecutiva de Asocapitales coincidan con los de los mandatarios. Es decir, si se lograra el cambio, que requeriría modificar los estatutos de la Asociación, quien entre en reemplazo de Zapata estaría hasta 2027 en el cargo.

En todo caso, no es la primera vez que Luz María Zapata encuentra oposición en el cargo.

Lapolitóloga de la Universidad de los Andes fue elegida para el cargo en 2018 por un período de cuatro años y, cuando se cumplieron, en 2022, buscó la reelección. Aunque la consiguió, no lo hizo sin oposición.

La entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López, buscó evitar que Zapata permaneciera en el cargo, pero no tuvo éxito y los entonces alcaldes de las ciudades que son parte votaron en bloque por la mujer. Ese mismo año Zapata tuvo un choque con Federico Gutiérrez, luego de que este nombrara a Luis Felipe Henao, cercano a Germán Vargas Lleras, como su jefe de debate en la campaña presidencial.

En medio de las silenciosas pujas para que Zapata salga o permanezca en el cargo, hay otra arista de la historia, una que ha enfrentado a Asocapitales con la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) y que incluso causó un "cisma" en esta última en 2018. Se trata del manejo que la Federación les ha dado a los recursos de las multas, recolectados a través del Simit.

La aspiración de Asocapitales con el recurso legal es que Fedemunicipios deje de cobrar un 10 % de ese valor, equivalente a unos \$200.000 millones al año, que regresarían a las arcas de las ciudades. El último avance, según indicó W Radio, del proceso es que el juez que recibió la acción popular aceptó los argumentos de Asocapitales y pidió un dictamen pericial para conocer cómo Fedemunicipios ha administrado esos recursos.

Así, mientras avanza un proceso que podría ser clave para los ingresos de las ciudades colombianas, en el seno de Asocapitales se mueven los hilos para dar un giro en su dirección. Un giro que, aunque algunos presionan para que ocurra

# OpenAI permitirá a empresas personalizar modelo GPT-40

OpenAI lanzó una nueva función que permitirá a los clientes corporativos utilizar los datos de su propia empresa para personalizar el modelo más poderoso de la startup de inteligencia artificial (IA), el GPT-40.

La medida llega en un momento en que las startups enfrentan una creciente competencia por sus productos de IA

para empresas y las empresas enfrentan una creciente presión para demostrar los beneficios de la inversión en IA.

OpenAI planea implementar la capacidad de personalización, conocida generalmente en la industria de la IA como fine-tuning, que permite entrenar a los modelos de IA existentes con información adicional sobre

un tipo particular de tarea o área temática. Por ejemplo, una empresa de patinetas podría ajustar un modelo de IA para que pueda usarse como un chatbot de servicio al cliente capaz de responder preguntas sobre los detalles específicos de este producto.

Esta capacidad es nueva para el modelo insignia de OpenAI.

La medida llega en un momento en que las "startups" enfrentan una creciente competencia por sus productos de IA.

# Negocios



Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. /Acolgén

La generación representa el 35 % de las facturas

# "Los esfuerzos para bajar tarifas no deben ser solo de los generadores"

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, habló sobre la recuperación de los embalses, aseguró que el argumento de que las tarifas de energía han aumentado por la generación "tiene poco sentido" y explicó cómo va la renegociación de los contratos con Air-e y Afinia.



KAREN VANESSA QUINTERO

kquintero@elespectador.com @Karenvaquintero

Aunque el país logró esquivar un racionamiento de energía y los embalses superaron los niveles críticos que se registraron en el peor momento del fenómeno de El Niño, los retos y problemas en el ecosistema eléctrico del país están lejos de agotarse o solucionarse.

Uno de los puntos más calientes en el momento es el precio de las tarifas de la energía, especialmente para los usuarios de la costa Caribe, que sufren por los elevados

este escenario se ha dado un cruce de declaraciones entre el sector privado y el Gobierno, que han subido el voltaje de la conversación.

Hablamos con Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, acerca de cómo se están comportando las tarifas y qué ha pasado con la renegociación de los contratos con Afinia y Air-e, principales operadores del Caribe.

# ¿Qué está pasando con los embalses?

Hace muy poco tiempo salimos del fenómeno de El Niño, y la expectativa era iniciar una senda de recuperación del nivel de los embalses. En mayo y junio esa tendencia de recuperación se comportó según lo esperado. De hecho,

los embalses fue de 0,5 puntos porcentuales (pp); sin embargo, a partir de julio la situación cambió, pues la tasa de embalsamiento se redujo a 0,04 pp y en los primeros días de agosto en lugar de embalsar, se desembalsó a una tasa de -0,1 pp.

## ¿Qué viene para las tarifas de energía en el país en esta coyuntura?

Latarifadeenergíaeléctricanoes solo la generación ni mucho menos solo la bolsa de energía, por lo que los esfuerzos no solo deben ser de los generadores, sino de todos los agentes de la cadena, e incluso del Gobierno. En lo que nos corresponde, esperamos que las renegociaciones de contratos puedan traer beneficios a los usuarios más vul-

esfuerzo no debe quedar allí, necesitamos trabajar sobre los saldos de la opción tarifaria que el Gobierno se comprometió a financiar.

## ¿Cómo va la renegociación de los contratos con Air-e y Afinia?

Hoy entendemos que varias empresas han manifestado su disposición de adelantar negociaciones, pero el marco regulatorio necesario para trasladar los beneficios que se obtengan de dichas negociaciones no existe. Le hemos manifestado al Ministerio la necesidad de expedir un acto normativo por medio de la CREG que asegure el traslado de dichos descuentos a los usuarios de las áreas especiales, tal y como se acordó en la reunión del 10 de agosto en Barranquilla. Adicionalmente, creemos pertinente que a los esfuerzos en materia de renegociación de contratos también se sumen comercializadores puros.

## En el país, y especialmente en el Caribe, ¿a qué se debe el aumento en las tarifas?

El mercado en general está viendo que la brecha entre oferta y demanda de energía se hace cada vez más estrecha. Esto se debe a una demanda que crece al doble de lo histórico, en comparación con una oferta que crece a la quinta parte de lo esperado. Adicionalmente, desde años atrás en la pandemia los usuarios asumieron una deuda con los comercializadores, que empezó a costos de este servicio. En medio de en junio, la tasa de crecimiento de nerables de la costa Caribe, pero el pagarse desde el año pasado y puede precio de bolsa.

Esperamos que las renegociaciones de contratos puedan traer beneficios a los usuarios, pero también necesitamos trabajar sobre los saldos de la opción tarifaria".

llegar a representar cerca del 20 % de la tarifa del Caribe, donde además se destacan las mayores inversiones en redes para mejorar su calidad y reducir pérdidas (incluyendo el robo de energía).

## ¿Cómo funciona el esquema de remuneración para los generadores?

Los generadores de energía buscan recuperar sus costos y obtener un margen de ganancia acorde a los montos que se invierten. Muchas veces la noticia queda en "utilidades billonarias", pero no se habla de las inversiones que deben hacer las empresas tanto para mantener los activos actuales como los existentes. Para poner un contexto, según nuestros cálculos, se requieren entre \$10 y \$14 billones anuales en nuevas inversiones de aquí hasta 2035, para que la generación pueda crecer al ritmo que crece la demanda.

## ¿Tarifas más altas se traducen en más ganancias para los generadores?

Habríaque ver los datos que afirman eso. Así como puede haber ingresos, también han existido gastos, y se tienen comprometidas inversiones por hasta \$10 billones anuales para la próxima década. Pero más allá de eso, la tarifa tiene seis componentes, donde la generación es solo uno de ellos, y pesa el 35 %. Además, dentro de ese componente, el 80 % son contratos que tienen un valor fijo y se actualizan con el IPP, de manera que el argumento de que las tarifas se han incrementado por la generación tiene poco sentido.

## ¿El gremio considera convenientes los cambios en el sector que ha propuesto el Gobierno?

Para hacer cualquier cambio en la regulación se debe contar con la CREG. Lastimosamente, en el último año y medio, esta entidad ha sufrido falta de quórum e interinatos, afectando el desarrollo de la agenda regulatoria, donde hay temas fundamentales que están en espera desde hace dos años, como la modernización del mercado, mientras que en ese proceso se han propuesto otras iniciativas que más bien generan mucha incertidumbre, como la intervención del

# ¿Por qué el Distrito no tendrá Puntos a Abastecimiento Solidario?

Pese a la convocatoria nacional, para que los municipios dispongan lotes para la construcción de los llamados Puntos a Abastecimiento Solidario (PAS), Bogotá no aplicó por cuatro razones: 1) Mala experiencia con el material prefabricado, que se usará en la infraestructura. "Creemos que no es lo suficientemente robusto para Bogotá", dice el Distrito. 2) La

convocatoria de la nación prioriza lotes propios, que tengan entre 650 m2 y 1.125 m2, y el Distrito tendría áreas más pequeñas. 3) Rigidez en la funcionalidad, ya que el modelo integra cuatro pilares (comedor, plaza de mercado, centro de acopio y punto de distribución de bienestarina) y, en este aspecto, "Bogotá requiere más flexibilidad, dependiendo del

área y la localización". 4) La propuesta omite la estrategia de mantenimiento, que, dados los materiales, constituye un riesgo alto de insostenibilidad.

Ante la respuesta, el presidente de la República solicitó "a las comunidades pobres en Medellín y Bogotá encontrar lotes para hacer los PAS contra el hambre".

El Distrito expuso cuatro razones para no adherir a la estrategia del Gobierno Nacional.

# Bogotá



CAMILO

ctovar@elespectador.com @causasperdidaz

En Bogotá, pese a que hay comida suficiente, el hambre es una realidad. Si bien el abastecimiento de la capital da para que cada ciudadano supla sus necesidades básicas, paradójicamente, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 19 % vive en inseguridad alimentaria (1.529.977 personas) y la inseguridad alimentaria grave aumentó del 4,2 al 4,7% en el último año.

Según cifras recientes del DANE, en el 34 % de los hogares no se garantizan las tres comidas diarias; el 23,7 % de la población vive en pobreza monetaria y, como se denunció en el Concejo, cerca de 4.000 niños, niñas y adolescentes residentes en Bogotá estarían sufriendo desnutrición.

Con ese panorama, la administración de Carlos Fernando Galán presentó "Bogotá sin hambre 2.0", que se entiende como una segunda parte o continuación del programa que se lanzó en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, en un esfuerzo por revertir este índice de hambre en la ciudad.

# La estrategia

Para reducir las cifras de hambre, el alcalde Galán anunció que en su cuatrienio invertirá \$4,6 billones, de los cuales \$3,6 billones se enfocarán en la población menor de edad, a través del Plan de Alimentación Escolar (PAE), y el resto en el bienestar alimentario de la población en general. Este monto se complementará con \$1,6 billones, que se destinarán a robustecer el Ingreso Mínimo Garantizado.

"Nuestra meta para 2027 será reducir a la mitad el índice de inseguridad alimentaria grave, del 4,2 al 2,2 %", señaló Galán. Las metas generales de la estrategia están enfocadas en tres grandes objetivos, a cargo de tres secretarías, con el fin de que cada una pueda desplegar intervenciones enfocadas en sus propias metas y alcances particulares.

En ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Económico se encargará de incentivar la oferta de alimentos de la ciudad, mediante la generación de 35.000 espacios de comercialización de mercados campesinos, lo que representa



Actualmente en Bogotá hay 212 comedores comunitarios, y se construirán 30 más. / Foto: Integración Social

Se invertirán \$4,6 billones

# El nuevo capítulo en la lucha por erradicar el hambre en Bogotá

Este martes se lanzó "Bogotá sin hambre 2.0", la apuesta del Distrito para disminuir este índice en la ciudad. El anuncio se dio en medio de la polémica que suscitó la no adhesión de la ciudad al programa de erradicación del hambre del Gobierno Nacional.

pasada administración. Además, 5.000 actores del sistema de abastecimiento y distribución recibirán asesorías para fortalecer su experiencia técnica y comercial. Por otro lado, se intervendrán 17 plazas de mercado para potencializar su alcance.

Por su parte, Integración Social velará por responder a la demanda de alimentación de los habitantes más pobres. Para ello rediseñará los programas de transferencias del Distrito, a través del programa "Mejores transferencias, más bienestar", el cual contempla beneficiar a 9.000 personas con discapacidad, ya no con bonos canjeables por alimentos, sino transferencias monetarias, y a 36.000 adultos mayores.

Además, aumentará el subsidio para 37.000 hogares, que pasaun aumento del 12 % frente a la rán de \$384.000 a \$505.000; el Los peros

número de personas beneficiadas de los servicios regulares de alimentación (pasará de 924.000 a 982.000), y de comedores comunitarios, que pasarán de 115 a 165, aumentando de 77.000 a 109.000 beneficiarios.

Finalmente, la Secretaría de Educación asumirá el reto de robustecer el PAE con la entrega de más comida caliente, que corresponde al 39,6 % de las raciones entregadas, y la habilitación de 30 comedores escolares nuevos, para llegar a 242 en la ciudad. Sumado a esto, se pondrá en marcha la estrategia "Misión nutrición Bogotá", liderado por la primera dama de la ciudad, que plantea alianzas con el sector privado para fortalecer la demanda de alimentos en la capital.

Si bien diferentes sectores reciben con beneplácito la estrategia, también hubo críticas. Una apuntó al proyecto de la primera dama. "Viendo la entrega de alimentos que hace, que consideramos válida, debemos tener en cuenta cuando se complementa la canasta familiar con productos ultraprocesados, pues si bien se satisface una seguridad alimentaria dando qué comer, no estamos llegando a lo nutricional". dijo Daniel Bernal, nutricionista y docente de la U. Nacional.

Otro punto que generó polémica fue la decisión del Distrito de no sumarse al programa del Gobierno Nacional Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS), estructuras modulares propuestas por el presidente Gustavo Petro, para que la gente encuentre alimentos baratos, directa- que su cuerpo necesita.

Nuestra meta para 2027 es reducir a la mitad el índice de inseguridad alimentaria grave, es decir, pasar del 4,2 al 2,2 %".

Carlos Fernando Galán

mente del campo, y restaurantes con comida caliente gratuita. La explicación es que se requieren ajustes para que operen bien en Bogotá.

"Por supuesto que recibimos con entusiasmo toda estrategia encaminada a disminuir el hambre en Bogotá. Sin embargo, ¿por qué tuvo que pronunciarse el presidente sobre el hambre en la ciudad, para que el Distrito saliera a anunciar su programa y a tachar de ineficaz la oferta de los PAS? Nos hablan de construir sobre lo construido, pero vemos el rechazo a una propuesta que no riñe con los anuncios del alcalde y podría ser una alternativa de trabajo conjunto", dijo la concejal Heidy Sánchez (Pacto Histórico).

El cuestionamiento parece tener respaldo, no solo por las altas cifras de inseguridad alimentaria, sino por el informe de la Veeduría Distrital sobre el hambre oculta, que indica que las localidades más grandes y con más cifras de pobreza, como Bosa, Suba, Kennedy, Engativá y Usaquén, tienen "más dificultades para acceder a alimentos nutritivos. Allí, el 48 % de los hogares de estrato 1 y el 32 % de los hogares estrato 2 destinan menos de \$600.000 mensuales para la compra de alimentos".

Más allá de las estrategias anunciadas, es evidente la necesidad de complementarlas con generación de empleo y empresa durante el cuatrienio, pues fuera de impactar las cifras de hambre, incentivaría la disminución de medidas asistencialistas. Si estas estrategias se complementan con la articulación Distrito-Nación, seguro se llegaría a la meta con más celeridad.

Por ahora, mientras el Distrito y la Nación caminan cada uno por su lado en la lucha contra el hambre, no se puede perder el foco: el bienestar y la salud de casi dos millones de capitalinos que hoy, tal y como han venido haciendo durante los últimos años, se siguen acostando sin comer lo



TEATRO MAYOR

de España

Orquesta Nacional

Director: David Afkham, Alemania

ALIADO TRANSVERSAL

Bancolombia

Solista del 30 agosto

**AGOTADO** 

Guitarra, España

**Pablo Sainz-Villegas** 

Solista del 31 agosto Juan Floristán Piano, España

COGESTOR PRIVADO

Programa 'Fantasia sobre una fantasia de Alonso Mudarra', de José Luis Turina 'Noche en los jardines de España', de Manuel de Falla Sinfonia n.º 5', de Sergei Prokofiev

EL ESPECTABOL

inaem make



PULEP VIN418 / PULEP TPP950

Orquesta Nacional de España

DISTRITAL DE LAS ARTES BOGOTA



REDACCIÓN SALUD

En noviembre de este año la española Natàlia Torrent, cumplirá un año de haber llegado a Goma, la capital de Kivu del Norte, en el este de República Democrática del Congo (R. D. Congo). Muy cerca de allí, en Kivu del Sur (provincia vecina), comenzó en septiembre de 2023 un brote de mpox (antes conocida como viruela del mono), que se ha expandido y ha generado desde entonces más de 15.000 casos y alrededor de 511 muertes en ese país, obligando a la Organización Mundial de la Salud a declarar una emergencia de salud pública internacional.

Torrent, con más de 12 años de experiencia en trabajo humanitario, es la jefa de misión de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kivu del Norte. Desde su capital, habló con El Espectador sobre cómo están enfrentando la emergencia, las condiciones que explicarían el brote que surgió en esa región y las razones para entender por qué el mpox, que se detectó por primera vez en ese país en 1970, es una enfermedad endémica que sigue generando tantos problemas.

## ¿Cuál es la situación actual en la R. D. del Congo?

Si bien la mpox es una enfermedad endémica en R. D. del Congo, nunca había llegado a las provincias del este, a Kivu del Sur y a Kivu del Norte. Lo que más nos preocupa es que en la ciudad principal de Kivu del Norte, que es Goma, viven más de dos millones de personas, pero actualmente también hay una población de desplazados alrededor de la ciudad con unas condiciones de vida que no son tan buenas: están viviendo en unas especies de cabañas muy pequeñas, bastante hacinados, no tienen un espacio de separación entre unas y las otras, las cantidades de agua que están recibiendo no llegan a los estándares y hay problemas de letrinas y de saneamiento. Evidentemente, los servicios médicos están presentes, pero no sabemos si estarán preparados para asumir y hacer frente a muchos más pacientes.

Sabemos que se tiene que trabajar, sobre todo, el pilar comunitario y el tema de promoción de salud, asegurarnos de que las poblaciones reciban la información adecuada para que eviten coger la enfermedad.

Elotropilar, que está un poco más lejos, es la vacunación. Igual hay un problema de producción mundial, tampoco hay tantas vacunas para cubrir todas las necesidades.

Si bien la enfermedad es endémica, nunca había llegado a estas regiones. Entrevista

Tuboleta:

WWW.TEATROMAYOR.ORG

# "Nos da miedo que tengamos que gestionar el mpox y el cólera a la vez"

Natàlia Torrent, jefa de misión de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kivu del Norte (República Democrática del Congo), muy cerca de donde surgió el actual brote de mpox que llevó a que la OMS declarara emergencia de salud pública de interés internacional, habló con El Espectador sobre cómo es vivir en el foco de la emergencia internacional.

¿Qué factores cree que explican los actuales contagios en estas regiones?

Creemos que está relacionado con las condiciones de vida, porque al final la transmisión de las enfermedades depende de tu condición sociodemográfica y de las condiciones de vida. Aquí, sobre todo, cuando hay una transmisión humano-humano por contacto hay estigmatización, con lo cual si no se da una buena información y si no hay buena comprensión por parte de las comunidades, lo que va a pasar es que las personas enfermas no quieran ir a declarar que están enfermas para evitar ser estigmatizadas.

El otro problema que tenemos en la R. D. del Congo es que el sistema de salud es muy débil. Las

personas enfermas no tendrán acceso ni a diagnóstico ni al tratamiento, con lo cual será mucho más fácil que propaguen la enfermedad a otras personas.



Nàtalia Torrent es jefa de misión en Kivu del Norte. / Médicos Sin Frontera

Hay noticias que apuntan a que esta vez la enfermedad está afectando a menores de edad, ¿es cierto? ¿A qué se debe?

Esto, posiblemente, también depende de las condiciones de vida: ¿cuán grandes son las familias?, ¿el nivel de hacinamiento?, ¿el nivel de higiene en la casa? ¿Cómo aseguras que los casos estén separados los enfermos de los no enfermos?

¿En qué consiste la preparación que mencionó que MSF está haciendo?

Como nosotros ya tenemos presencia en los campos (de los desplazados), lo primero que hacemos es asegurarnos de que nuestros equipos médicos puedan reconocer la enfermedad y saber cómo diagnosticarla. Estamos viendo opciones para tratar pacientes que no han desarrollado la enfermedad en un grado grave y hacer un tratamiento ambulatorio, y tener a quienes necesitan ser hospitalizados.

Pero sabemos que, por ejemplo, en los campos la situación es complicada. Otro problema que tenemos es que la temporada de lluvias acaba de empezar y sabemos que el cólera es endémico. Lo que nos da miedo es que tengamos que gestionar el mpox y el cólera a la vez. Necesitamos más refuerzos. Médicos Sin Fronteras no puede hacerlo solo, necesitamos que otras organizaciones entren y nos ayuden.

Ha señalado que el sistema de salud de la R. D. del Congo es muy débil y las dificultades que hay con las vacunas. ¿Qué llamado hace para atender la actual emergencia que se vive?

Esta es una emergencia encima de otra emergencia. Esta parte de la R. D. del Congo lleva 30 años en conflicto. Vemos ciclos donde el conflicto se incrementa y otros donde baja. Además, tenemos una población muy vulnerable a enfermedades endémicas, porque el sistema de salud es muy precario.

Lo que estamos viendo actualmente, desde hace un par de años, con el resurgimiento de uno de los grupos armados que se enfrenta al gobierno, es el desplazamiento de población masiva. En los campos vemos que la ayuda humanitaria va por detrás de las necesidades de la gente. Por ejemplo, la provisión de agua y la cantidad de letrinas están por debajo de los estándares.

Ahora todo el mundo está hablando de la R. D. del Congo por el mpox, pero desafortunadamente la población ya sufría antes de esta enfermedad. Probablemente, sobre todo si a nivel mundial se incrementan los casos, vamos a estar delante de una situación que se presentó con el covid-19 y es que algunos países, que querían proteger a sus poblaciones con las vacunas, dejaron a los otros descubiertos.

El primer caso en la R. D. del Congo se registró hace 54 años, y es una enfermedad endémica. ¿Cuáles son los factores que explican este medio siglo de historia del mpox?

El mpox, al igual que el cólera, el sarampión y otras muchas enfermedades en la R. D. del Congo, son endémicas. Es todo un conjunto de cosas: tienes un sistema de salud débil, una población muy vulnerable y a merced de diferentes choques, condiciones de vida precarias. Es como el caldo de cultivo para que estas enfermedades que podrían ser erradicadas no desaparezcan.



Uno de los pilares en los que trabaja MSF es la difusión de información sobre la enfermedad. / Médicos Sin Fronteras

# Los rehenes que siguen cautivos en la Franja de Gaza

De las 251 personas que fueron secuestradas hace más de 10 meses en el sur de Israel, Hamás aún tiene en Gaza a 71 rehenes que se estima que están con vida, así como los cuerpos de 34 fallecidos, según una base de datos recopilada por la AFP.

Estos rehenes sirven como la principal moneda de cambio del grupo islamista para obtener un alto al fuego y la liberación de presos palestinos detenidos en Israel. Su situación es incierta, ensombrecida por los anuncios de fallecimientos confirmados y de cuerpos recuperados. Apenas el martes, el ejército israelí anunció que había recobrado los cadáveres de seis secuestrados.

Hasta el 20 de agosto, de los 251

rehenes y cuerpos trasladados a Gaza el 7 de octubre de 2023, 116 fueron liberados - principalmente mujeres, niños y trabajadores extranjeros-, 71 siguen retenidos y se cree que están vivos, y 64 murieron; los cuerpos de 30 de ellos fueron repatriados y 34 siguen en Gaza.

De los 251 rehenes y cuerpos trasladados a la Franja de Gaza, 116 fueron liberados, 71 siguen retenidos y 64 murieron.

# Internacional



Estatua dañada de Lenin en la ciudad rusa de Sudzha, controlada por Ucrania, en la región de Kursk. / AFP



Fuente: Deep State

Tras la invasión a gran escala

# Lejos de una victoria, las tropas rusas y ucranianas hacen avances estratégicos

Las tropas de Kiev en Kursk y las de Moscú en Donetsk muestran que, más allá de operaciones militares decisivas, ambos bandos llevan a cabo acciones con objetivos limitados, que cambian las dinámicas de una guerra de desgaste.

# REDACCIÓN MUNDO

Niu-York es el más reciente foco de tensiones en medio de la guerra de Ucrania. Este martes, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus tropas capturaron "uno de los mayores asentamientos de la aglomeración de Toretsk", que ha sido blanco de la ofensiva rusa desde hace semanas. Esta ciudad, que durante la época soviética fue bautizada por las autoridades como Novgordoskoye, ha estado en primera línea desde 2014, cuando separatistas, apovados por Moscú, trataron de cortar lazos con Kiev. La toma de ella, donde antes habitaban cerca de 10.000 personas, ocurre semanas después de que Ucrania incursionara en territorio ruso, en

huido unos 122.000 individuos, según medios estatales rusos.

"Esto puede ser un hito, pero no una victoria decisiva", cuenta Vladímir Rouvinski, profesor de la Universidad Icesi: "Continúa la guerra de desgaste a la que Rusia obligó a Ucrania". Pero él no es el único que tiene esa apreciación. De hecho, algo similar escribió en uno de sus análisis el Instituto para el Estudio de la Guerra: "La incursión ucraniana y las ofensivas rusas no son en sí mismas operaciones militares decisivas que permitan ganar la guerra. Tanto unas como otras carecen de la capacidad para llevar a cabo operaciones individuales de esa índole y, en cambio, deben llevar a cabo múltiples acciones sucesivas con objetivos operativos limitaria, pero que en conjunto pueden lograr objetivos estratégicos".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció que la situación en primera línea en el este, cerca del centro logístico estratégico de Pokrovsk y de Toretsk, es "difícil", además de que afirmó que, hasta ahora, sus fuerzas han capturado 1.250 kilómetros cuadrados y 92 asentamientos en Kursk. Esto, al menos para Rouvinski, implica que, como es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que hay tropas extranjeras en territorio ruso, puede haber inconformismo dentro del país: "Aunque el gobierno de Vladimir Putin trata de mermar el impacto del avance ucraniano, que las noticias son pocas y que la televisión rusa es muy cuidadosa la región de Kursk, de donde han dos, que distan mucho de la victo- con ello, la opinión pública percibe estratégicas.

esto como algo que no debió ocurrir (...). Él no ha logrado parar la avanzada ucraniana y trata de distanciarse lo más posible para pretender que no pasa nada grave", por ejemplo, con su visita a Bakú, capital de Azerbaiyán.

El Instituto para el Estudio de la Guerra lo expuso así: "Los medios estatales rusos se centraron en el viaje, amplificando los detalles minuciosos, probablemente para desviar la atención de la situación incómoda en Rusia, saturando el espacio informativo con una muestra del compromiso diplomático global del Kremlin". Allí, según los reportes, se discutieron los lazos energéticos bilaterales, las iniciativas en idioma ruso y la

Parece ser que la presencia de tropas ucranianas en Rusia no responde a objetivos a largo plazo, sino que busca generar presiones operativas y

voluntad de Moscú de mediar un acuerdo de paz con Armenia. En paralelo, la respuesta a la incursión ucraniana muestra un intento interno por proteger la estabilidad del mismo régimen. Por ejemplo, el medio de comunicación de la oposición, Vazhnye Istorii, informó que Putin nombró al asistente presidencial Alexei Dyumin para supervisar la operación "antiterrorista" cerca de la frontera, la cual debería estar a cargo del Estado Mayor y el Ministerio de Defensa.

Parece ser que la presencia de tropas ucranianas no responde a objetivos a largo plazo, sino que busca generar presiones operativas y estratégicas sobre las fuerzas rusas, aseguró el think tank estadounidense, citando lo que han dicho funcionarios de Kiev. Como muestra de ello está que el ejército ruso ha tenido que redistribuir sus fuerzas de hasta 11 batallones en la región de Kursk y que, de acuerdo con un artículo publicado hace unos días en The New York Times. Moscú ha comprometido reservas en la zona que de otro modo habría guardado para debilitar las operaciones ofensivas en el este de Ucrania en los próximos meses. En palabras de Rouvinski, "Kiev no tiene nada que perder. En medio del desgaste tiene que buscar estrategias inéditas e innovadoras para cambiar las dinámicas de la guerra".





www.elespectador.com/justicia-inclusiva/ #Justicialnelusiva

@EEjustinclusiva

Justicia Inclusiva



# Justicia Inclusiva

Etnoeducación

# La lucha étnica por preservar la cultura a través de las aulas

Los conocimientos que un niño recibe en el colegio definen su proyecto de vida. Para afros e indígenas, las aulas son un espacio desde el cual luchan contra la guerra, el racismo y la pérdida de identidad.



TOMÁS TARAZONA RAMÍREZ

ttarazona@elespectador.com 

Después de ver a tantos de sus alumnos reclutados o siendo llorados en salas de velación, la profe María Yovadis Londoño decidió que ciertas cosas en San José de Uré, un pequeño municipio afro en Córdoba, tenían que cambiar.

Los jóvenes, al encontrarse en un epicentro del conflicto, eran seducidos por el llamado de la guerra y la esperanza de oportunidades. Esta coyuntura, sumada a la ausencia estatal en ese y otros municipios en donde predominan las comunidades afros e indígenas, repercutió en que algunos de los servicios y las necesidades básicas no se suplieran, entre esas la educación.

Sin educación no había chance de convertirse en bachilleres o profesionales, y sin esos títulos, recuerda María Yovadis, la eterna espiral de pobreza continuaría para los jóvenes afros de San José de Uré y las posibilidades para aportar al desarrollo comunitario se reducían. "El niño afro que aprende sobre sus danzas africanas, sus músicas y la espiritualidad es un potencial líder en el futuro que guiará a la comunidad hacia sus luchas, porque las entiende y sabe lo que como pueblo hemos pasado, y que nos pone a soñar", dice.

Corrían los años 90, y "la seño Yovadis", como la conocen en el pueblo, se reafirmó que la educa- Fabio García, profesor.

ción era la mejor forma de luchar en contra del racismo, la exclusión y la guerra. La etnoeducación, afirma, se convirtió en su granito a la búsqueda de justicia. Por medio de esta podía recordarles a los niños su historia negra, las costumbres étnicas y, ante todo, el camino que deben recorrer para continuar con sus reclamos para la protección de sus derechos.

La etnoeducación es, en pocas palabras, un tipo de enseñanza con enfoque diferencial en el que se dictan clases que vayan de la mano con el modo de vida y costumbres étnicas que haya de acuerdo con cada comunidad. Los indígenas, por ejemplo, aprenden a hablar sus lenguas originarias.

Desde la década de los 90, cuando se aprobó la Ley General de Educación, los grupos afros e indígenas han pedido que sus sistemas de enseñanza sean tenidos en cuenta tanto por el Congreso como por las demás instituciones del Estado, mientras se mueven a tientas.

Desde las aulas de los colegios en los palenques negros y los resguardos indígenas esa forma de educar se ha convertido tanto

La etnoeducación sirve para fomentar el desarrollo de comunidades y enseñar que lo históricamente invisibilizado puede tener espacio en escenarios políticos y sociales".



Los grupos afros e indígenas han hecho de la etnoeducación un espacio de resistencia y supervivencia cultural. / Mauricio Alvarado

en una forma de resistencia por parte de estas comunidades como en una apuesta para que en el futuro los jóvenes puedan dirigir las riendas políticas y comunitarias con una mirada étnica.

"Si nosotros nos hubiésemos puesto juiciosos en la tarea de la etnoeducación desde la década de los 90, no sería de extrañar que alguien de San José de Uré fuera vicepresidente, ministro o congresista. Que un joven sepa sus raíces y saberes nos da fuerza para preservar la cultura v les ofrece herramientas en el futuro", asegura María Yovadis.

# Resistir desde las aulas

San José de Uré no es el único pueblo étnico en Colombia que, gracias a la etnoeducación, ha resistido al desarraigo físico y pueblos indígenas y 397 consejos comunitarios afros que hay en Colombia han utilizado sus costumbres y saberes ancestrales para apostarles al desarrollo y la supervivencia. Por ejemplo, dos consejos negros en San Jacinto, municipio de Bolívar conocido por sus gaiteros y la música, han utilizado estas enseñanzas e instrumentos a modo de memoria para superar los desplazamientos, masacres y asesinatos que llegaron con la guerra, sin dejar atrás la discriminación que documentó la Comisión de la Verdad en sus investigaciones.

Para Fabio García, profesor que dedicó toda su carrera a la etnoeducación, estos procesos son fundamentales por dos cosas: la primera, es una herramienta por la cual los grupos pueden alcancultural. La mayoría de los 115 zar, a su manera, el desarrollo y se resguardaron en palenques,

como comunidad, ya sea a través de conocimientos ancestrales, sus propias formas de justicia o el liderazgo; la segunda, porque enseñar lo que históricamente se ha invisibilizado puede hacerles frente al racismo y al estigma, del que han vivido por décadas, así como que tengan participación en espacios políticos y sociales.

"Desde la Conquista y los procesos de esclavización, recordemos, no solo se obligó a los grupos étnicos, especialmente a los afros, a abandonar todas sus costumbres africanas. Tuvieron que aprender a la fuerza otras religiones, acabar sus danzas, modificar sus comidas y, claro, educarse cursando asignaturas como castellano o aritmética. Su esencia empezó a ser borrada y por eso fue que miles de afros escaparon

# Estudio revela brechas de acceso a la justicia para personas sordas

Este viernes se presentarán los resultados de una investigación de la Universidad de Antioquia, en la que se evaluó cómo es el acceso a la justicia para casi medio millón de personas sordas que hay registradas en Colombia.

El informe se centró en descubrir cuáles son las barreras para que el sistema penal

se ajuste a la población sorda que, al tener limitaciones físicas, ve cómo su derecho al debido proceso es vulnerado y, en varias ocasiones, ni siquiera tiene a un intérprete que lo represente frente a la Fiscalía o los jueces.

En la investigación, a cargo de los profesores Jaime Sosa y Aura Chacón, se explica que hay cuatro barreras para que haya una real justicia frente a la población sorda que comete delitos y, en el evento, harán algunas recomendaciones sobre cómo cerrar esa brecha.

Los resultados serán presentados en el auditorio Horacio Montoya de la UdeA, a las 8 de la mañana.

Según la Fiscalía, hay registros de 347 personas sordas que presuntamente cometieron algún delito en los últimos 10 años.





Los derechos de 10.000 etnoeducadores son vulnerados, dice la Defensoría. / Mauricio Alvarado

La etnoeducación no es solo un par de horas de clase a la semana, sino articular todo lo que nuestros muchachos ven en clases con nuestra cultura africana".

María Yovadis Londoño, profesora.

sueldo ganaría de acuerdo con su experiencia. Pero esa ley dejó por fuera a los grupos étnicos.

En 2009, el Congreso intentó enmendar el error y aprobó una nueva ley, en la que reconocía que los grupos indígenas, al vivir en lugares de difícil acceso y estar a merced de la ausencia estatal, podrían educar a sus propios jóvenes sin necesidad de títulos académicos o la certificación que el Ministerio de Educación expide para designar a un docente. Una vez más la ley tenía errores, pues dejó por fuera de su contenido a los grupos afros.

Eso solo inició un camino de resolución hasta 2024, cuando gracias a una demanda de exequibilidad interpuesta por algunos abogados de la Universidad de los Andes y el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Corte Constitucional reconoció que esas excepciones también deben aplicar para grupos afros, quienes deben poder educar con el enfoque étnico a sus jóvenes y niños.

Sin embargo, asegura Fabio García, sigue quedando un obstáculo,

instituciones educativas, considerando las normas educativas, tengan una cátedra de estudios afrocolombianos. "Cursar esta materia es como ver la Constitución Política, nos enseña a conocer nuestro pasado y la multiculturalidad que hay en el país. Pero, de más de 13.700 colegios que hay en el país, son muy pocos los que aplican esta norma y enseñan a sus niños sobre la historia afro", asevera.

Pero estos obstáculos van mucho más allá. A la Corte Constitucional han llegado demandas en las que profes indígenas o afros alegan que son rezagados de los colegios, estigmatizados y, en términos salariales, reciben menos dinero que otros docentes. En 2021 el alto tribunal les dio la razón a 284 etnoeducadores indígenas que argumentaban que su seguridad social, reconocimiento y salarios eran constantemente omitidos por las instituciones educativas. Por ello, el alto tribunal les dio la razón y reiteró, una vez más, que la etnoeducación es un derecho fundamental y debe ser respetado para los grupos étnicos.

Aunque, según cifras de la Defensoría, más de 10.000 etnoeducadores han alertado que sus derechos y cátedras fueron vulnerados en 2023, María Yovadis reitera que es una lucha que ha traído sus méritos. "En esa época de los 90 los niños preferían ir a raspar coca y no le veían sentido estudiar. Hoy tenemos tres o cuatro generaciones de estudiantes que no les apena ser negros y que, con el estudio y nuestras enseñanzas, fortalecen esa identidad de Uré que

que hoy son un ejemplo de resistencia y de una lucha que continúa hasta hoy", cuenta García.

La Comisión de la Verdad concluyó que, a causa de varios factores como la guerra, la falta de educación o el abandono estatal, cerca del 70 % de los 115 pueblos indígenas se encuentran en riesgo de exterminio, ya sea físico o cultural. García señala que "la etnoeducación es la vía para que eso no suceda y existan una identidad y una cultura que no se vayan a borrar en el futuro".

En San José de Uré, por ejemplo, los 1.300 estudiantes que van a la escuela del municipio deben cursar y aprobar la cátedra de estudios afrocolombianos, que les enseña desde las danzas africanas que se practican hace siglos en ese lugar, como pautas para que su identidad afro se reafirme.

Incluso, hay un museo afro en el que se narra la historia del pueblo y las luchas que cientos de personas emprendieron para alcanzar justicia e inclusión.

"La etnoeducación no es solo un par de horas de clase a la semana, sino articular todo lo que nuestros muchachos ven en clases con nuestra cultura africana. Si ven educación física, les enseñamos las danzas negras. Si son ciencias sociales, aprenden la historia de cómo algunas personas negras han llegado a altos lugares y el camino que han recorrido. Para aprobar lenguas, los ponemos a leer literatura escrita por afros. Incluso en temas como matemáticas o religión, les mostramos todo para que la cultura e identidad se reafirmen", cuenta María Yovadis.

de Educación y otras instituciones han reafirmado la importancia, y sobre todo la necesidad de la etnoeducación, este ha sido un camino con altos y bajos para superar brechas.

# Piedras en el camino

Tanto la Corte Constitucional como los etnoeducadores han sacado a la luz docenas de trabas que los colegios, las instituciones y hasta el mismo Estado les han puesto para garantizar que la educación sea realmente un derecho fundamental para los niños indígenasy afros.

Una de las primeras piedras en el camino apareció en 1994, cuando se aprobó la Ley General de Educación. En esa legislación se organizó toda la estructura educativa, desde los requisitos que un docente debe-Aunque el mismo Ministerio ría tener para enseñar hasta cuánto y es el de garantizar que todas las alguna vez estuvo en riesgo".

# ¿Por qué sobresale en sostenibilidad?

# Modelo propio

En Waya generan desarrollo inclusivo en La Guajira a través de un modelo propio de turismo sostenible que preserva su cultura. El 78 % de los empleos están representados en afrocolombianos. wayuus y nativos de Albania, municipio de La Guajira.

#### Recursos

Este es un hotel sostenible y confortable. Obtienen un 15 % de ahorro de energía en uso de paneles solares para el calentamiento del agua para las habitaciones y 50 % de ahorro de agua a través de la reutilización en la cual usan PTAR.



/ Maria Alejandra Castaño C.

## Turismo que aporta

Waya también sirve como una vitrina artesanal que apoya a 105 comunidades y genera más de \$800 millones en ingresos para negocios inclusivos. Asimismo, trabajan con las comunidades para que sean ellas las guías y anfitriones de su tierra en sus propios términos.

## Infraestructura

Waya se diferencia de otros hoteles en La Guajira, porque le apuesta a integrarse con el paisaje. Por ello está comprometido con evitar ser disruptivo, minimizar su impacto y respetar las condiciones naturales de su ubicación privilegiada. El 80 % de su terreno es de conservación.

# Mundo Destinos

Waya Guajira

# Oasis de vivencias con sentido social en un paraíso de Colombia

Visitar La Guajira es sumergirse en un viaje cultural, histórico, natural y gastronómico único. Allí hay un lugar que ofrece planes sostenibles y de calidad que enamora hasta los viajeros más exigentes.



MARÍA ALEJANDRA CASTAÑO CARMONA

mcastano@elespectador.com @Malecc1

Hay lugares que llegan al alma. Que saben, que suenan, que transmiten y que palpitan. Hay lugares a los que uno volvería una y otra vez. Estos conectan, reconfortan, enseñan, consienten y protegen, elementos que uno busca para unos días de desconexión. Uno de ellos es La Guajira, un departamento ubicado en el norte de Colombia, cuya capital es Riohacha, que cuenta con una superficie de 20.848 km2 y está conformada por 15 municipios, 44 corregimientos y 26 resguardos indígenas, según la Gobernación.

De igual manera, y desconocido por muchos, La Guajira se destaca por tener todos los pisos térmicos de la zona intertropical con temperaturas promedio entre 35 y 40 °C. El departamento tiene una variedad de ecosistemas terrestres, como el desierto, la selva seca y el área húmeda de montaña. Se podrá imaginar la cantidad de paisajes distintos que se pueden encontrar en este destino, donde adicionalmente está muy presente la cultura wayuu, uno de los pueblos indígenas más reconocidos de Colombia.

# Todo en un solo lugar

Con tanta belleza, grandeza y diversidad, lo más práctico para entender mejor a La Guajira es acudiendo a sus tres subregiones geográficas: Alta, Media y Baja Guajira, cada una con características físicas y dinámicas socioeconómicas muy marcadas.

LaAltaGuajira(Maicao, Uribiay Manaure) se sitúa en el extremo peninsular, es semidesértica, de escasa vegetación, donde predominan los cactus y cardonales, y algunas serranías que no sobrepasan los 650 metros sobre el nivel del mar, como la de Macuira, Jarará v El cerro de la Teta.

La Media (Dibulla y Riohacha) abarca la parte central del departamento, de relieve plano y ondulado, y un poco menos árido, donde predomina el modelado de dunas y arenales. Mientras que la Baja (Albania,

Hatonuevo, Barrancas, Distracción, Fonseca, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar), corresponde a la Sierra Nevada de Santa Marta y a los montes de Oca; es más húmeda, de tierras cultivables y tiene todos los pisos térmicos. Por lo tanto, si busca verdes y montañas, y mar y desierto en uno solo lugar, ese es La Guajira.

Sin embargo, pensando en que muchas veces el tiempo y el dinero se convierten en un gran delimitante de las vacaciones, es clave encontrar una alternativa que permita adentrarse en la cultura local, que ofrezca experiencias especiales y sostenibles, atención personalizada y que se convierta en un aliado de su viaje brindándole la seguridad de estar en espacios responsables y de calidad. En este caso, ese socio es el hotel Waya Guajira, operado por oxoHotel, un oasis de vivencias con sentido social ubicado en el corazón del departamento.

Desde que llega a este lugar, ubicado en el kilómetro 1,5 vía Cuestecitas, en Albania, se sentirá distinto. Ya sea por la naturaleza que lo rodea, por el silencio que solo es interrumpido por los pájaros, por los colores de las artesanías de la decoración o por la sonrisa de alguno de los colaboradores del hotel, llegar a Waya es toda una experiencia desde que pone un solo pie en la propieda dy saborea una refrescante y deliciosa bebida de bienvenida, que también le predice que comerá y beberá muy bien durante su estancia.

Entretanto, uno de los elementos más sobresalientes de Waya son sus experiencias, ya que el hotel es consciente del gran impacto que tiene en la comunidad. Por lo tanto, desde allí se pueden tomar decenas de planes de un día o más, con un sello que certifica que son actividades de calidad, seguras y que contribuyen con el medio ambiente y con el buen vivir de las personas.

Tenga en cuenta que en Waya creen en la importancia vital del turismo sostenible y por eso cuidan celosamente los elementos de un sistema natural precioso, que les da la posibilidad de entender el delicado equilibrio de una tierra mágica.

El sendero ecológico, que también debería llamarse espiritual y de conocimiento, es una muestra de todo ese valor y del compro-





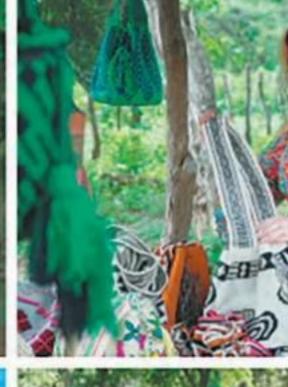





La Guajira, un destino lleno de atractivos que vale la pena conocer o visitar una y otra vez. / Fotos: María Alejandra Castaño y Jhonatan Lagos

miso que tiene el hotel con la sostenibilidad. El recorrido, que va guiado por un experto en conocimiento ambiental, como Dailys, tiene una duración aproximada de una hora y cumple con los objetivos de conectarse con la naturalezay aprender sobre La Guajira, resultando ser un gran abrebocas para todo lo que le espera en su viaje por esta tierra de encantos, misterios y sabiduría ancestral.

# Planes para diferentes gustos

Una de las experiencias que ofrece Waya es recorrer caminos llenos de cultura hasta llegar a la sagrada tierra del Cabo de la Vela o Jepirra, no solo uno de los tesoros de Colombia, sino también latierra santa de los wayuus, el paraíso a donde sus almas retornan después de la muerte. Allí también está una de las playas más bonitas del país, paisajes soñados, la colorida cultura wuayuu en todo su esplendor y el imponente Pilón de Azúcar o Kamaichi, con una vista privilegiada de 360 grados para ver la inmensidad que lo rodea, con un mar que se ve de varios tonos azules y un desierto inmenso como protagonistas. En este viaje el almuerzo es en la Ranchería Utta, un proyecto 100 % indígena, con playa privada y que tiene el sello Waya, lo que significa que cuenta con confort, espacios cómoSi elige el plan de más de un día, también es el lugar donde pasan la noche. En cuanto a la gastronomía, tendráque ir para probar la deliciosa comida, pescados frescos con una deliciosa sazón. Tenga en cuenta que el Cabo de la Vela está aproximadamente a dos horas y media del hotel.

Asimismo, la experiencia Kai Kashii, que significa sol y luna en wayuunaiki, es otro imperdible en su viaje a La Guajira. Esta se hace en la comunidad La Horqueta, a aproximadamente 20 minutos de Waya, y donde en un recorrido de aproximadamente dos horas, guiados por Orlando y Alexis, del Clan Pushaina, se conoce cómo es la vida diaria, la cultura y la cosmovisión wayuu. Allí, por ejemplo, se visita el jagüey, que es el lugar sagrado del agua en un entorno de lluvia que, por ser escasa, es preciosa; también se visita el hogar de los muertos y se aprende sobre la importancia de tenerlos cerca, también sobre los dos entierros que tienen, uno en este cementerio dentro de la comunidad y luego, cuando los llevan al Jepirra, o Cabo de la Vela; asimismo, seconocesobrelaimportanciayelsignificado del maquillaje, de los tejidos, en donde cada patrón y color cuenta historias, se muestran caminos; el valor de los sueños, con incluso poderes proféticos, y de los encierros, el ritual dos, seguros, precios justos y buena calidad. de pubertad femenina wayuu, en el cual las

# Siguen aumentando las cifras en el sector

Colombia continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más atractivos de América Latina al cierre del primer semestre de 2024. Según un análisis de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Industria, Comercio y

Turismo, con base en cifras de Migración Colombia, en el primer semestre del año llegaron al país 3.115.341 visitantes no residentes, lo que representa un aumento del 8,5 % con relación al mismo período de 2023. De esta cifra, el total de extranjeros no residentes

llegó a 2.144.765, lo que representa un incremento del 11,1 % con relación al primer semestre del año pasado. Solo en junio de 2024, el total de extranjeros no residentes que llegaron al país fue de 359.851, un 9,8 % más que en el mismo mes de 2023.

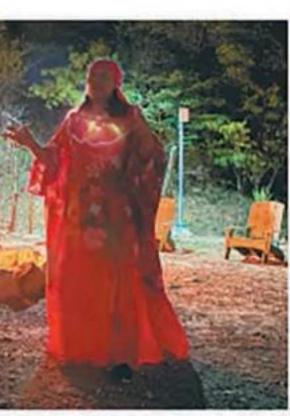

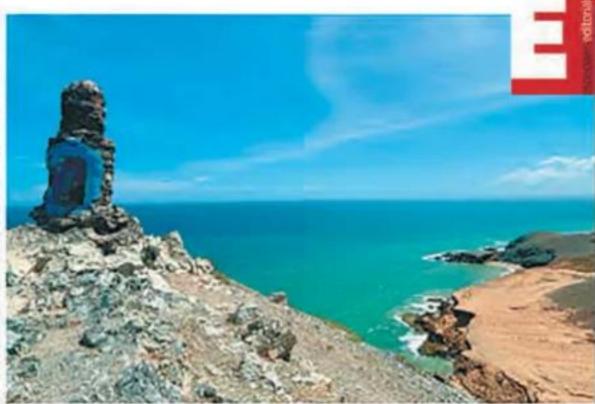



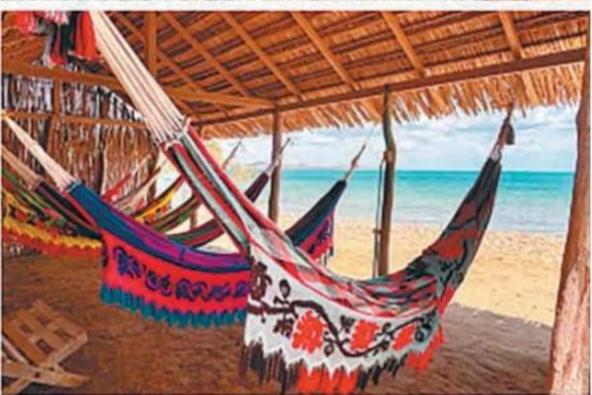





jóvenes son aisladas para aprender los valores, comportamientos y costumbres femeninas de su cultura.

En el recorrido también se aprende que la figura central del mundo religioso wayuu es Maleiwa, se conoce y se disfruta su música, subaile y sugastronomía con delicias como la harinita dulce, el café, el friche (chivo asado) y el Yotchii, "o chirrinchi para los arijunas (extranjeros-no indígenas wayuu)", un licor a base de panela, fuerte, pero muy sabroso, que además, dicen, tiene poderes curativos.

El Yotshi tiene la oportunidad de conocerlo y probarlo en la ceremonia de bienvenida del hotel Waya, una actividad que, como su nombre lo indica, recibe a todos los viajeros que llegan a este lugar, mostrándoles un poco de la cultura wayuu, y donde reunidos alrededor del fuego y guiados por Katya se hace un simbólico ritual.

Si no quiere salir del hotel, además del sendero ecológico, puede disfrutar de un taller de artesanías wayuus, que es dirigido por Katya. Allí también puede aprender de la importancia del tejido y su valor para esta comunidad, donde podrá hacer su propia artesanía, o bueno, lo intentará, ya que no es tan sencillo como parece. Ahí se demuestrala sabiduría de las mujeres wayuus.

La lista de destinos y experiencias con el historia y diversidad.

sello Waya ocuparían toda la edición de este diario, son tantas las propuestas que hay, que elegirlas es una de las pocas decisiones difíciles que tendrá. Lo importante es que conozca que puede personalizar los planes y armar sus días con las experiencias que quiera disfrutar. El Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos, las salinas de Manaure, los Montes de Oca, en la Serranía del Perijá, las playas inexploradas de Mayapo o experiencias como la Ruta Vallenata, donde, entre otros, visitará la provincia de Padilla, al sur de La Guajira, donde está gran parte de la historia de Diomedes Díaz, son solo algunos de los planes que puede tomar.

En definitiva, si está buscando ese lugar con alma y que lo llene en muchos sentidos, piense en La Guajira como su próximo destino y en Waya como el aliado para el viaje perfecto. Allí descubrirá un mundo nuevo de sabores, sonidos, colores, creencias e idiomas que harán que regrese a casa renovado y diferente. Con más conocimiento, tolerancia, sensibilidad, admiración por lo nuestro y agradecimiento. Gracias, La Guajira. O mejor, Anayawachijaa por tu gente amable y cálida, como Aminta, José, Brayan y todos los que hacen aún más especial la experiencia por este tesoro de Colombia lleno de cultura,





para más información

# Síguenos aquí

www.elespectador.com/colombia-20













Escanea el código QR

**#ComunidadesYTerritorios** 

Una iniciativa de











# Egipto investiga un video de turistas que pintaban un templo

Egipto abrió este 20 de agosto una "investigación urgente" sobre un video que circulaba en redes sociales, en el que aparecían turistas que daban pinceladas a un muro que contenía una inscripción en relieve del Templo de Luxor, informó el Ministerio de Turismo y Antigüedades del país en un comunicado. El video, publicado en redes sociales, mostraba a dos turistas mientras, con brocha y cubo en mano, pincelaban la pared sobre un antiguo relieve del famoso Templo de Luxor, al sur de Egipto, bajo la mirada del que parecía un trabajador del monumento.

La grabación no tardó en hacerse viral, ya que se interpretó que las turistas estaban pintando las paredes, algo que el ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, desmintió, pues se trataba de materiales de restauración para la "limpieza de superficies arqueológicas".

El ministro anunció una investigación con el fin de determinar si hubo negligencia por parte del encargado del templo. Los ciudadanos han denunciado en redes sociales que los turistas pueden "manipular nuestras antigüedades sin temor al castigo".

# Cultura

Entrevista

# "Colombia es un país de odios heredados"

Luego de 10 años de trabajo, el escritor C. A. Bangadof publicó su ópera prima "Diario de una seducida", una historia ficción que narra la vida de Sonia, una mujer que mata a su hijo y que decide plasmar su vivencia no para justificarse, pero sí para ver hasta qué punto es capaz de juzgarse.



SAMUEL SOSA VELANDIA

ssosa@elespectador.com

@asasasosav

# ¿Cuál fue la necesidad que encontró para escribir la novela?

Sonia apareció por allá hacia 2004 y surgió en una madrugada de desasosiego amoroso. Mientras regresaba a mi casa en una buseta, luego de ver la ciudad pensé y la vi a ella, quien sentía una suerte de imposibilidad de ser amada. Cuando llegué a mi hogar, lo que hice fue posar eso ante unas hojas. Sin embargo, serían 10 años después cuando comenzaría a escribir Diario de una seducida. Esperé todo ese tiempo porque sentía que las ideas y las experiencias tenían que madurar y, pese a que es una novela que está marcada por la madre que asesino a su hijo, es una historia sobre todo de amores frustrados y no correspondidos. Además, en eso descubrí que hay muchas mujeres que han matado a sus hijos, al igual que existe la violencia hacia los niños como a las mujeres, que son temas de los que no hablamos, porque no quisiéramos que existieran.

¿Cómo fue la construcción del mundo de Sonia y sus complejidades como madre, esposa y mujer, que puede parecer ajeno a usted que es un hombre? ¿O cree que hay mucho de usted en ella?

Pienso que Sonia tiene más cosas de mí que de ella. Toda novela de ficción también es una autobiografía enmascarada, pues los escritores se muestran y se encubren por medio de sus obras. Entonces, no hubiera podido construir el personaje si muchas de esas cosas no fueran parte de mi historia. No obstante, cuando me enfrenté a ella, traté de crear un relato que se pensara más allá de los cánones convencionales de lo bueno y de lo malo. Hay una cul-

El desarraigo es un estado más fuerte que la soledad, porque significa que ni siquiera somos capaces de estar con nosotros mismos".

tura del juicio con la que nos gusta ponernos en un nivel de superioridad moral para
juzgar a los demás, y esa es una idea que
intento combatir. Para mí, la comprensión
implica, como dice Hannah Arendt, pensar
extenso. Es decir, ponerse en el lugar de los
otros, que es lo que intento en esta novela.
Ahora, ¿por qué Sonia? Porque nací en una
casa llena de mujeres. Tengo mamá y tres
hermanas mayores. Mi infancia estuvo
marcada siempre por las figuras femeninas
y tengo recuerdos que asocio a su fuerza,
y para construir un personaje se necesita
beber de las memorias, del entorno, de lo
que se quiere decir y de lo que se escapa.

#### ¿En qué momento decidió que el asesinato fuera el eje de la historia? ¿Cuál fue la motivación?

En los derechos humanos se trabaja mucho lo que se llaman los dilemas morales, que es de lo más interesante de las personas. En el caso de Sonia, creo que la confrontación moral ni siquiera es por la muerte del hijo, sino por la niña que encuentra y que está siendo abusada por un hombre. Ella siente que tiene que salvar a esa niña, pero detrás de eso lo que está es la salvación de ella misma. Pero antes se pregunta por cómo ayudarla sin acusarse a ella por lo que ha hecho. Esas confrontaciones me parecen muy interesantes, porque nos ponen en un lugar que intentamos evadir, pero en los que develamos lo que somos y tenemos. Ahora, esta novela no está pensada para mostrar a Sonia como una asesina a sangre fría. Por el contrario, uno lo que entiende es el dolor que ella siente, pues la muerte del hijo es una muestra de que ella no se quiere y tampoco a la vida que tiene, porque uno mata lo que no ama.

Con lo que me dice me hace pensar que matar a su hijo significó enterrar una parte de ella. Esto bajo la mirada de que los primogénitos son una extensión de sus padres. ¿Lo había pensado así?

Las ideas repetidas de que las mujeres no están completas si no tienen un hijo y que los niños son la continuidad de sus padres, me parecen muy dañinas. Por ejemplo, lo que escribió Shakira en la canción que les dice a sus hijos que vinieron a completar lo que era, me parece que es un planteamiento que hay que tratar con cuidado y cuestionarlo todo el tiempo. No creo que los hijos



C. A. Bangadof es el seudonimo de Christian Alexánder Narváez, politólogo y filósofo nariñense. / Jorge Londoño

vengan a ser un complemento, pero sí creo que hay una relación estrecha con ellos, y por eso Sonia decide matarlo, porque le significa dejar su pasado atrás y ser libre, lo que sea que eso signifique para ella.

# ¿Por qué decidió escribirlo en primera persona?

Porque así el lector se puede convertir en la conciencia de Sonia e interrogarse por cuántas cosas simbólicamente tenemos que matar o dejar atrás para poder comenzar de nuevo. Hay un elemento que me interesa mucho en este hecho del asesinato, que es por qué decide matarlo. La razón es porque ella siente que hay algo que la ata al pasado y no puede desprenderse de ese hombre que la ha traicionado si no es desligándose de su hijo. ¿Y por qué no lo regaló? Porque no pudo. Finalmente, creo que las personas hacemos lo que podemos.

En ese proceso de humanizar a Sonia encuentro que es la música la que nos deja ver sus momentos de luz. ¿Hay alguna razón para que sea este arte?

Cuando escribo siempre lo hago escuchando música, de todo tipo. Me parece que es este arte el que te acompaña en durante toda la vida y en Sonia, ya lo dijiste de una manera muy bonita, nos permite ver sus momentos de luz, pero también cuando no tiene más salida, como cuando se cambió su nombre. Hay una escena que me gusta mucho, que se me ocurrió cuando estuve en Barcelona y me senté solo en un parque y escuché el piano de una iglesia a la que entré y me hizo dejar atrás la soledad que sentía en un lugar al que no pertenecía. Esa misma sensación la tiene Sonia cuando escucha ese instrumento. Ella está desarraigada, que es un estado más fuerte que la soledad, porque se refiere a cuando ni siquiera somos capaces de estar con nosotros mismos y, al no encontrar a alguien más, ella se acompaña de la música, que la revive.

Ha mencionado en otras entrevistas que este libro también pasa por la pregunta de cuán capaces somos de resarcir nuestros errores y perdonarnos, como también por

# Abierta convocatoria para proyectos culturales

El programa "SOMOS, economías para la vida", según el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, busca fortalecer las economías populares mediante alianzas, acciones y estrategias de formación.

La Universidad de Antioquia colaborará en esta

edición con el Ministerio, ofreciendo un programa de formación que permitirá a los participantes intercambiar conocimientos y aprender sobre modelos asociativos, redes y mercados para asegurar la sostenibilidad en el sector cultural.

Las formaciones se llevarán a cabo en 15 territorios. incluidos departamentos como La Guajira, Nariño, Boyacá, Antioquia, Caquetá y Cauca. Las unidades creativas y productivas interesadas deberán registrar su inscripción en el sitio web del Ministerio.



## la capacidad de perdonar de los demás. Hablemos del valor de este acto.

Hannah Arendt es un referente de la teoría para mí. Ella desvincula el perdón de un elemento religioso, y señala que es más una facultad que tenemos los seres humanos frente a lo impredecible e irreversible que son nuestras acciones, por lo que ella plantea que si no fuera por el perdón, no nos podríamos mover de ese acto. Nos quedaríamos ahí en ese lugar y no podríamos seguir adelante.

Si bien el perdón se presenta como un acto amable, a veces me cuestionó de si, en el marco de un conflicto de cualquier tipo, se espera que la víctima perdone sin ningún reparo. Incluso, se puede decir que se le niega odiar, un sentimiento que es natural. ¿Cómo ve esto?

Tenemos derecho a no perdonar y odiar. El problema es con el contexto en el que vivimos, pues en Colombia la violencia es de odios heredados. Como Sonia mata a su hijo porque no lo quiere, en Colombia se asesina lo que odiamos. Hay una tesis muy frente, sin hipocresía.

difundida de que este es de los países más alegres, y creo que esa idea nos hace mucho daño porque encumbre otras realidades. Aquí nos matamos porque no nos queremos entre nosotros. Esa es una realidad, la que tenemos que afrontar, así nos cueste aceptar que no sabemos tener empatía por el otro.

# ¿Qué sensibilizó esta historia en usted?

La escritura y la lectura permiten verse a uno mismo y no para salirse de sí. Hay que aprender a mirarnos para encontrarnos con la realidad, que la más inmediata es la nuestra, pero no por eso quiere decir que la conozcamos. Justamente, esta novela me permitió verme sin reparos, sin tener una imagen complaciente de mí mismo. Y si entramos en la conciencia de Sonia, ella en algún momento nos va a devolver la mirada y nos va a confrontar, pues leer nos adentra en esas profundidades a las que nos cuesta llegar, como la de sentir celos o la de odiar. Ese discurso de ser empoderado y no sentir afecto no me parece. Creo que las pasiones son parte de nosotros y hay que mirarlas de



Voces locales camino a la COP16

# Hoy

Encuentro regional en Leticia, Amazonas



# Temas de diálogo



Gestión del agua y biodiversidad.

Conservación de la diversidad biológica.

Transición a modelos productivos, sostenibles y usos responsables del agua.

Energías renovables, biodiversidad y clima.

Conoce, el próximo 29 de agosto en la página web de los encuentros, los compromisos, retos y oportunidades de la región en el cumplimiento de la meta de protección y restauración de los ecosistemas para la adecuada gestión del agua, la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad energética de Amazonas.



www.elespectador.com/ambiente/bibo/

😝 🎯 🖸 🕢 🚫 @BiboCol #EncuentroPorElAgua









Respalda:













# EL ESPECTADOR

FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CAN

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Editora en jefe: Angélica Lagos.
Productor general: Élber Gutiérrez Roa.
Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI © Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com

# de los rusiles, Ensordeces dialogos?

Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

EE

Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche.

Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911.

Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296.

Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno@elespectador.com | WhatsApp 6014232300

# Opinión

# El presidente Petro y su tono tuitero

A MANERA EN QUE EL PRESIDENTE de la República, Gustavo Petro, decide adelantar peleas con los alcaldes locales deja muchísimo que desear en términos de respeto. Primero, contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, retuiteó una publicación que lo tilda de politiquero e insinúa que incurrió en un delito por atreverse a opinar sobre lo que está o curriendo en Venezuela. Segundo, esta vez en oposición al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le preguntó si lo reconocía como presidente, desinformó sobre el rol público de la hermana del burgomaestre y se insertó de forma populista en una discusión del Concejo de esa ciudad. Cuando el mandatario se deja influenciar por las dinámicas de X, parece olvidar que, en efecto, debe representar a todos los colombianos, no solo a los que están de acuerdo con él.

El problema del presidente Petro con Bogotá viene desde la administración pasada. Cuando todavía gobernaba Claudia López hizo todo lo posible por torpedear la construcción de la primera línea del metro elevado. El cálculo de la Casa de Nariño era ganar el Palacio Liévano con la candidatura de Gustavo Bolívar que, sin embargo, se estrelló de manera estruendosa con la realidad. A pesar de que Galán obtuvo un mandato histórico, y que incluso el segundo candidato en los resultados, Juan Daniel Oviedo,

pidió la construcción del metro, la desidia de la administración Petro se ha sentido, y más recientemente en lo relativo a la construcción del Transmilenio por la avenida 68. En síntesis, al presidente parece molestarle no ser el alcalde de la capital y no tener influencia definitiva sobre las decisiones que sobre ella se tomen.

Ahora, el tono de esa discusión llegó a un punto inaceptable. El presidente retuiteó una publicación del actor Ernesto Benjumea, que se refería al alcalde Galán de la siguiente manera: "¡Qué politiquería tanbarata y rastrera!". Adicionalmente, la publicación compartía una petición de denunciar al mandatario por "el delito de abuso en función pública", todo porque se atrevió a opinar sobre el fraude en Venezuela. Al respecto, el mandatario de los bogotanos hizo una pregunta justificada: "Veo que está retuiteando a quienes dicen que por opinar se comete un delito. Importante que le aclare al país si usted considera que opinar sobre lo que pasa en Venezuela y lo que uno piensa que

La manera en que el presidente Gustavo Petro pelea con los alcaldes de Bogotá y Medellín cierra la puerta a cualquier tipo de diálogo constructivo". Colombia debería hacer frente a una dictadura que se niega a reconocer un resultado electoral es un delito". Estamos de acuerdo. Y agregamos: ¿le parece adecuado que un presidente opine sobre mandatarios locales a través de republicaciones groseras y agresivas?

Algo similar ocurrió con el alcalde Gutiérrez. El presidente Petro no está de acuerdo con la venta de Tigo-UNE, que está siendo impulsada en el Concejo de Medellín. Eso es, por supuesto, una opinión respetable. El problema es que, de nuevo, el mandatario degrada el mensaje. En una misma publicación escribe: "¿El alcalde de Medellín reconoce al presidente de la República como su presidente?", y luego concreta: "La intervención del alcalde en los asuntos de ISA... ¿no es un conflicto de interés, ya que su hermana tiene un alto cargo en esa empresa?". Sobre lo segundo, la hermana es parte de una filial, no de ISA, ni tiene un alto cargo ahí. Sobre lo primero, ¿qué necesidad hay de aterrizarel debate en esos términos? ¿Acaso Gutiérrez, oponente de Petro, no reconoció su triunfo en su momento? ¿Acaso un alcalde no puede tener diferencia de opiniones sin que eso suponga un velado golpe de Estado?

No se puede hablar de un acuerdo nacional y de exigir respeto cuando, al mismo tiempo, se instaura el lenguaje de X como política de Estado. Eso ayuda en los *likes*, pero no en la construcción de país.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

# ¿La corte se ocupará de la tutela de un abusador?





AL TERMINAR OCTUBRE DE 2010, SE presentó una trifulca parecida a las que protagonizan los matones callejeros pero en el imponente salón del plenario del Consejo de Estado. No obstante el decoro que impone la toga, un magistrado se fue encima de otro, e intentó apretar con sus manos el cuello de su colega mientras lo sacudía y le gritaba. Gracias a la intervención de los demás, el caso no pasó a mayores. Pues bien, ese lamentable incidente fue presenciado, por lo menos, por 30 testigos. El victimario era el consejero Marco Antonio Velilla. Su víctima, Enrique José Arboleda, ponente de una decisión que afectaba las aspiraciones de Velilla de convertirse en fiscal general. La historia es como sigue: Arboleda integraba la Sala de Consulta de esa corporación cuando recibió unas preguntas del recién posesionado gobierno Santos sobre la legalidad de introducir cambios en los nombres de la terna de postulados a dirigir la Fiscalía una vez que la lista ya hubiera sido enviada a la Corte Suprema por el presidente de la República.

En 2009, Álvaro Uribe, en su segundo gobierno, había entregado su propia terna a la corte. El alto tribunal no pudo elegir porque los candidatos eran inferiores al cargo. En vista del nudo institucional, el presidente modificó su lista. Entonces, incluyó a otros dos amigos: la inefable Margarita Cabello y al consejero Velilla (ver web), famoso por su conducta pendenciera y misógina, además de sus sesgos ultraconservadores. Doce meses más tarde, la corte continuaba votando sin conseguir mayoría. Frente a esa realidad y con un nuevo presidente, Juan Manuel Santos elevó su inquietud a la Sala de Consulta: ¿podía o no volver a modificar la terna? El asunto llegó al escritorio del agredido Arboleda quien conceptúo en derecho: "el acto de postulación (de candidatos a ser fiscal) por parte del jefe de Estado es revocable", es decir, es posible cambiarlo; y, segundo, "el acto de postulación para la Fiscalía no confiere al candidato derecho alguno" (ver web). En consecuencia, Santos procedió y Velilla, ya desnudado en su talante politiquero, demandó a la Presidencia y a la Corte Suprema por los presuntos perjuicios que le infligieron ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de este "experto en leyes"? Respuesta: que le pagaran con dinero de todos nosotros, su esperanza de ser fiscal. Alma tan pequeña. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, primero (ver barrizal.

web), y el propio Consejo de Estado, después (ver web), rechazaron las pretensiones del avivato exconsejero.

¿Resuelto el caso? ¡Pues, no! Velilla interpuso una tutela en la Corte Constitucional contra las sentencias que no lo favorecieron. Y clarooo... Encontró eco en dos magistrados: uno, el también ultraconservador Jorge Enrique Ibáñez, que se ha encargado de opacar su buena fama; y el otro, el voluble Antonio José Lizarazo, quien hoy puede estar aquí, y mañana allá. Ambos, Ibáñez y Lizarazo, les han insistido a sus pares en la corte que seleccione la tutela de Velilla (ver web) con lo cual, ¡moñona!, podrían darle satisfacción y, de paso, afectar la elección de la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo: ella fue incorporada a la terna por Gustavo Petro cuando el presidente eliminó el nombre de Amparo Cerón. El uribismo aparenta haber aceptado el triunfo electoral de la actual administración pero se pelea, a dentelladas, cada espacio de poder en el Estado. En este capítulo, no se resigna a perder la fiscalía títere de Barbosa. Sin líderes ni argumentos, la oposición se empeña en enredar la pita con actos que no prosperarán, pero que hacen bulla mediática. Eso lo sabemos. Con lo que no contábamos, era con que la Corte Constitucional -o, al menos, dos de sus miembros- se metiera en el mismo

# Nieves I marvilloso también eltrerador del angel de plata!

# La fábrica nacional de miedos

EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS MARIO MORALES



CLARO, HAYRAZONES POR TODOS LADOS, pero parte de ser colombiano es trabajar en la fábrica nacional de miedos que provee de materia prima la densa nube de paranoia que convierte en tóxica la atmósfera social.

Superada, para la mayoría de compatriotas, la amenaza chavista casi extinta por implosión con el fraude electoral, quedan riesgos de veras, representados en inseguridad ciudadana y violencia rural que crecen al ritmo de la ineptitud de las autoridades. En Bogotá, tras ocho meses de desgobierno, creen que sofocan temores contratando más cámaras, mientras prevención, reacción y resocialización andan a la deriva. Subsisten en empresarios e inversionistas los pánicos por el tiempo que le queda a este gobierno, no obstante, la inviabilidad de constituyentes, proyectos de reelección muertos antes de nacer o reformas de fondo que nunca veremos.

Para colmo, ahora aparecen o reaparecen virus variopintos que retrotraen el trauma de pandemias y encierros y socavan la salud mental de cualquiera. La alerta de la OMS sobre el mpox, a pesar de que su baja incidencia hace innecesarias acciones de fondo, ya afecta el diálogo social.

Menos mal no se habla del muy latinoamericano y ya veterano virus del oropuche, que no tiene vacuna ni tratamiento y que ya es un problema de salud pública en Brasil, Cuba, Colombia y otros ocho países del área y que se adquiere por picadura de mosquito. En cambio, mortíferos como bombardeos y minas antipersonal parecen odios, sesgos y supremacismos que cobran vidas por decenas cada día.

Desde afuera deben creer que nos mantenemos vivos de milagro. Con tantas amenazas reales, imaginadas o inventadas, no pasaremos de ser un destino de aventura no pocas veces fatal, porque el miedo mata y aquí somos fabricantes. @marioemorales El dictador tiene problemas

ANDRÉS HOYOS



NO SABEMOS CÓMO VA A TERminar el peligroso viaje de Nicolás Maduro, pero de forma tranquila no va a ser. Tiene demasiados enemigos.

El sábado 17 de agosto, salieron a las calles del mundo, además de las de toda Venezuela, unas multitudes tan grandes y vociferantes que no cabe pensar que vayan a guardar silencio pronto. Ocurrió en más o menos 350 ciudades de muchos países. Algo resultó obvio: los venezolanos no le tienen miedo ya al régimen ni a su terrorismo de Estado.

Nadie sabe qué va a pasar, salvo que algo va a pasar. Es en extremo improbable que esto involucre publicar las actas verdaderas, porque ello implicaría desnudar el fraude, sobre todo porque la oposición tiene copias del 80 % de las verdaderas, si no más, y no habría manera de que las inventadas, por los chinos según dicen, resultaren en votantes del todo distintos. O sea que el fraude sería fácil de probar.

Hay quienes piensan que la posición actual de Maduro es fuerte por el solo hechodequetiene el poder. Eso es falso. Un dictador puede estar en el poder y aun así tener el margen de maniobra muy reducido. Por algo Maduro suspendió la red X y se querelló con WhatsApp. Desconfia de que las cosas se sepan. Otro factor es que al régimen actual casi nadie le prestaría plata, al menos no a una tasa razonable, sobre todo no se la prestaría China, que ya arrastra unas deudas dificilísimas de cobrar. Lula se ha puesto retóricamente creativo: habla de un "régimen muy desagradable" que no es una dictadura. ¿A ver?, ¿eso tiene alguna implicación?

Dicen los que saben los detalles que algo así como el 50 % del gobierno en Venezuela está en manos de cubanos, apoyados por el brazo armado de los famosos "colectivos". Sea. ¿Pero qué piensa de ello el otro 50 %, que son ante todo militares venezolanos? Ahí tiene que haber una grieta que, al igual que otras, podría ampliarse hasta volverse una gran zanja en los próximos meses. Lo que hoy no tiene dudas es que los militares venezolanos están enterados del profundo descontento de sus compatriotas. No es imposible, por lo tanto, que empiecen a desobedecer las órdenes más letales. ¿Entonces el personal cubano o los colectivos las ejecutarán? Puede ser, aunque quién sabe.

Mucho se habla de repetir las elecciones. María Corina y sus aliados dicen que no, pero en caso de que se llegare allá, no cabe duda de que la oposición las ganaría, siempre y cuando sean libres. Lo que desde luego no existe es la garantía creíble de que ese adjetivo aplique. Por eso, y por muchas razones más, no habrá nuevas elecciones, al menos no con las reglas y el esquema de poder actuales. Ojo, sería desde luego obligatorio que los facilitadores internacionales buscaran la manera de garantizar el cumplimiento de unas reglas de veras democráticas. Algo así, por lo pronto, no es ni remotamente creible.

Las profecías no son lo mío, como bien lo saben los lectores. Sin embargo, me atrevo a esperar que dentro de un año el señor Maduro ya no será el mandatario de Venezuela. No tengo idea, claro, de por cuál de tantas vías posibles.

PS: Una idea quizá pertinente. Lograr que María Corina meta la nariz en las elecciones colombianas.

andreshoyos@elmalpensante.com



# Directora de campaña





LAS COMPARACIONES ENTRE LA PLUMA y la espada marcaron los primeros tiempos del periodismo en Colombia. Bolívar consideraba la imprenta "tan útil como los pertrechos de guerra". La tinta era una nueva forma de contar hazañas, buscar vítores y propagar ideas. En un texto llamado *Prensa y poder político en Colombia*, Jorge Orlando Melo hace la larga lista de presidentes que fueron fundadores y directores de diarios. Jorge Tadeo Lozano, primer director de un periódico, se posesionó como presidente en 1811, y salió muy pronto del cargo, luego de una campaña en su contra difundida por Antonio Nariño desde *La Bagatela*.

En el siglo XX, la historia se repitió muchas veces. Los partidos y los diarios eran un mismo organismo y más que la información su rol se centraba en la difusión de ideas y la difamación del contrario. Luego de ese recorrido histórico, la conclusión de Melo parece inobjetable: "...la mayoría de los presidentes de Colombia surgieron de los periódicos, más que de los grupos económicos o de las grandes familias". También los grandes opositores al bipartidismo estaban ligados a la prensa, uno de ellos,

Gerardo Molina, fundó el semanario La Gaceta a finales de la década del cincuenta. No era raro entonces que Alberto Lleras, otro periodista, dijera que la prensa era "la más segura, la más consolidada y la más perdurable de nuestras instituciones políticas y sociales".

Desde finales del siglo XX, la prensa escrita fue perdiendo relevancia política y adhesión partidista. Los periódicos respondían aún a las ideas conservadoras o liberales a las que estuvieron adscritos pero de una manera menos comprometida, más desteñida si se quiere. Unos años antes, la información había adquirido mayor espacio e importancia que la difusión de una ideología y una preferencia política. Además, las afugias económicas hicieron que fuera necesario pensar más en el balance que en la balanza electoral. : "Los periódicos hoy en día se tienen que manejar con un criterio comercial, como una fábrica de carros o de jabones", decía a mediados de los ochenta Enrique Santos.

De modo que los grandes medios pasaron de la órbita política a los dominios de los grupos empresariales. Y la lógica cambió para siem-

Algo conserva Vicky
[Dávila] de la tradición
de los viejos diarios políticos
en Colombia: la diatriba, el
odio y el sectarismo".

pre. O al menos eso creíamos, hasta el reciente papel de la revista *Semana*, fundada por Alberto Lleras, como plataforma para la muy cantada candidatura presidencial de su directora Vicky Dávila.

La historia de hoy tiene varias particularidades. La primera es que se confunden los intereses políticos y económicos ¿Los Gilinski y Vicky juegan como socios? Antes lo político marcaba el énfasis editorial e informativo, en el caso actual parece haber una correlación mucho más visible entre política y negocios, un miti-miti. La segunda es la vaguedad sobre las intenciones de la directora y el papel informativo de la revista. La estrategia de hoy es el disfraz, vender periodismo y hacer política. En el siglo XIX y XX se trataba de una combinación que estaba en el cabezote de los periódicos, casi se escribía con tinta roja o azul. Hoy se juega a la confusión de roles, al proselitismo periodístico soterrado, al eslogan de campaña disfrazado de información. Semana nos ha regresado entonces a la prensa del siglo XIX y buena parte del XX, pero con componentes aún más riesgosos por la mezcla de grandes intereses económicos y la utilización de la información, más que de una idea editorial, como instrumento electoral.

Algo conserva Vicky de la tradición de los viejos diarios políticos en Colombia: la diatriba, el odio y el sectarismo como combustible para hacer política desde las páginas del medio que dirige. Veremos si los clics se pueden equiparar con los votos.

# EE 18 / Más de lo mismo

#### PABLO FELIPE ROBLEDO



PARA ESCRIBIR ESTA COLUMNA ME tocó torturarme. Decidí oír, de principio a fin, y por espacio de una hora, nueve minutos y tres segundos -que terminaron siendo como cinco minutos, pero debajo del agua-, el discurso de Gustavo Petro en la asamblea de Colombia Humana.

Realmente, me reí mucho al oír tantas locuras de un jefe de Estado -casi que como con
Maduro-, pero por una obvia razón me preocupé muchísimo: ese jefe de Estado es el nuestro. Petro empezó diciendo que corría peligro
al pronunciar ese discurso porque los abogados de la derecha lo demandarían por participación en política. Dijo eso para empezar el
discurso desde la condición de víctima y perseguido político que tanto le gusta y para reclamar que las reglas son distintas para él. Sin
embargo, olvidó decir que las reglas sí han sido
distintas para él, pero a su favor. Petro tiene
algo que siempre lo salva, alguien que le da una
mano.

Petro logró salvarse de la impecable sanción de inhabilidad de la Procuraduría, de la investigación por las bolsas repletas de dinero en efectivo, de la sanción económica impuesta por la SIC que aún no paga, de la compra de inservibles camiones de basura, de decenas de ilegales nombramientos, de escándalos en la Unidad de Gestión del Riesgo, de la indebida financiación de su campaña, de la entrega de dineros ilícitos a su hijo y otros familiares, en fin, de todo tipo de ilegalidades frente a las que posee el efecto teflón.

Petro volvió hacerle apología al M-19, al que le atribuye la vocación de cambiar el país, y a cuyos integrantes los hace mutar de guerrilleros, terroristas, asesinos y secuestradores a indefensos jóvenes intelectuales de inteligencia superior combatidos injustamente por el Estado y la sociedad. Con ello, Petro reivindica lo que piensa de las FARC, el ELN y de los demás bandidos claves en su malhadado proyecto de la paz total.

Les atribuyó a los ricos de este país el grito "fuera Petro" -graduando de ricos a millones de colombianos-, luego los llamó asesinos, después los tildó de racistas porque esos que gritan "fuera Petro" no se pueden aguantar que alguien con la piel "café con leche" -como él dice que la tiene- sea quien los gobierne y, finalmente, tachó a esos ricos de clasistas atribuyéndoles que lo odian por no querer asarse con sus hijas, ser parte de sus familias o hacerse socio de sus clubes. Es decir, Petro cree que los ricos lo odian por no meterse con ellos y por no querer esparcir su "virus de la vida" en los hogares de los ricos. ¡Qué vanidad!

Le atribuyó al neoliberalismo la destruc-

ción de la economía, el esclavismo, la decadencia de la democracia, la desigualdad, la insolidaridad, la pandemia, la guerra, el hambre, la crisis climática, las bombas sobre Palestina, la drogadicción con fentanilo, ello es, todos los males. Sin embargo, se le olvidó decir en qué parte del mundo en donde no hay economía liberal estos males brillan por su ausencia.

Les atribuyó a las demás autoridades (congresistas, jueces, Procuraduría, etc.) la hecatombe de su gobierno, y los acusó de bloquear la agenda legislativa y de tumbar todo aquello que el gobierno se propone implementar, e insistió en su necedad de cambiar el escudo nacional para que sea "libertad y orden justo".

Y bueno, después de no haber dicho nada el presidente durante más de una hora, o al menos nada nuevo, terminó con su refrito de creerse imprescindible, de dejar en el ambiente la necesidad de avanzar en su proyecto político (seguro para reelegirse, aunque lo negó) y de atribuirse en las encuestas una popularidad del 51 % -que nadie conoce-, así como para dejar sentado que se hace vital ganar en 2026.

Está claro que la oposición debe moverse sin errores, pues cuando Petro dice que no es que sí. O sea, ojo con la reelección de Petro, o lo que es igual o peor, con la posibilidad de que ese grupo de fanáticos, corruptos e impreparados puedan perpetuarse en el poder, pues sería más de lo mismo.

# EL ESPECTADOL

Editado por Comunican S.A. Calle 103 Nº 69B-43 Bogotá, Colombia. Línea de servicio al cliente: 601-4232300 Opc. 2. Redacción: 601-4232300. Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1. Publicidad: 601-4232300. www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

# Cartas de los lectores

# Inmortalidad y eterna juventud

En la mitología grecolatina, el mortal Titón conquistó a la diosa Eos, o Aurora. Esta, loca de amor, decide pedir a su padre, el todopoderoso Zeus, la eternidad para su amado. Zeus aceptó, pero la eternidad concedida no significaba juventud eterna. De esta forma la belleza de Titón se fue opacando y el amor que la diosa sentía por el antes feliz mortal. El Olímpico compadecido convirtió al pobre y decrépito anciano en chicharra y por ello esta horrenda criatura llora al llegar la aurora la pena de su otrora amor.

Un relato que guarda alguna similitud con la desgracia de Titón lo encontramos en la maravillosa obra de Jonathan Swift: Los viajes de Gulliver. Si bien este libro tiene una versión infantil, en realidad es una sátira a los innumerables relatos de viajes, al sistema político británico del siglo XVIII y a la propia naturaleza humana. En uno de sus viajes, el protagonista llega a un país donde la mayoría de las personas son ordinarios mortales, pero de cuando en cuando nace en una familia corriente un Struldbrugg. Son personas inmortales, pero, como Titón, no están exentos de padecer los agobios de la edad avanzada, lo cual hace que sufran de manera lastimera. Cuando oyen redoblar a lo lejos las campanas se lamentan y envidian la suerte de aquel afortunado que ha fallecido. Los matrimonios se anulan de manera automática a los 60 años. pues según dicta el buen criterio no es posible que dos personas puedan soportar estar la una con la otra por toda la eternidad. Swift recalca la condición física decadente de los Struldbruggs como algo penoso y horrible, no solo por su debilidad física, que se va acumulando, sino por la tristeza y la melancolía de saber que el descanso eterno no es posible para ellos.

La búsqueda de la inmortalidad y la juventud eterna está arraigada en el ser humano desde tiempos milenarios. Se conoce de un papiro egipcio del año 1.600 a. C., donde se describe una fórmula infalible que transforma a un hombre viejo en un joven de 20 años. Los alquimistas antiguos invirtieron tiempo y esfuerzo buscando la piedra filosofal, capaz de convertir cualquier metal en oro y, asimismo, capaz de producir el elíxir de la eterna juventud. No en vano la lista de alquimistas no solo es larga, sino que además agrupa personajes ilustres como Paracelso, Newton, Bacon y muchos otros de Occidente y Oriente.

Jorge Hernán López Ramírez

## DE LABIOS PARA AFUERA



Son los asesinos los mismos que gritan fuera Petro. Porque es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel".

Gustavo Petro, presidente de la República. En el marco de la asamblea general de la Colombia Humana, el presidente Petro se refirió así a las personas que han protestado en su contra. "Le gritan a Petro, los ricos del país, fuera Petro, están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron a cinco mil militantes de la Unión Patriótica", dijo.

# La Ché



# Los duques de Sussex

## GONZALO MALLARINO



NO SÉ SI LES PAGAN O NO, PERO ME cayó bien que vinieran.

El asunto de la realeza es un anacronismo, lo sé muy bien. Como está este mundo, con más de 2 mil millones de personas sin acceso a agua potable y la pobreza y la violencia lacerando a miles de comunidades y territorios a lo largo y ancho de la tierra, pues esta visita es una frivolidad, lo sé.

Entiendo que las monarquías y las familias reales representan parte de la historia de una nación, son un símbolo y pueden, incluso, ser una fuerza que cohesiona a la sociedad en un momento dado, en un momento social y político dado. No me aparto de eso. Pueden ser, en cierta medida, parte de la fisonomía de una nacionalidad.

Pero, sí, finalmente, se trata de unas gentes

ricas y privilegiadas, otras más, frente a la miseria y la angustia de millones de seres humanos. Eso es así. Y, claro, una visita de los miembros de la familia real británica no va a solucionar ninguno de los problemas de nuestro país.

Pero vinieron, y no tenían que venir. Se han podido quedar allá, en sus apartamentos y sus mansiones y sus clubes. Y paseando por sus palacios y sus jardines bajo sus sombrillas primorosas. Vinieron y vieron escuelas y hospitales, y visitaron comunidades y familias y obras sociales, y vieron un poco de Colombia. Tal vez lo mejor de Colombia, si me preguntan, aquellos lugares donde más se lucha, donde los rasgos y los ademanes de lo humano son más hondos y desesperados, donde se busca con ansia, con sed, día a día, cómo construir un cielo y un territorio para la paz y la esperanza, que sea nuestro país y tenga un destino colectivo.

Entonces, que cuando regresen a sus casas digan qué vieron en Colombia. Digan cómo eran las manos y los ojos de los niños. Cómo el sol y el viento y las montañas y el mar en este país, nos llenan los pulmones de porvenir y nos cubren las pestañas de esporas. Que digan eso. Que en nosotros hay dulzura y al mismo tiempo una fuerza inagotable, y fraternidad y clemencia y valentía. Pueden decir todas esas cosas, cuando ya lleguen a sus casas en sus vidas confortables.

Y que se sepa un poco más de nosotros. Muy lejos, muy al margen de los políticos que van por el poder y los votos y los cargos públicos, o de los gremios que hacen negocios, o de los demagogos y los profesionales de la angustia, que dominan los medios de comunicación y las redes sociales. Lejos de eso. Solo lo que les quedó del contacto con la gente pura, sencilla, verdadera y luchadora de esta tierra.

No tienen por qué decir que los asesinos del ELN siguen ocasionando muertes en el Chocó. No tiene que decir que los criminales del Tren de Aragua, y del EMC, y de la Segunda Marquetalia, y del Clan del Golfo, y de las Autodefensas de la Sierra, siguen narcotraficando, secuestrando, extorsionando, confinando, desplazando, violando y masacrando. No tienen por qué decir eso, por qué hablar de eso.

Por esta vez, no.







601 423 2300

Guarda nuestro contacto en tu celular

Atención al cliente - Información sobre suscripciones - Servicios



# Música



La agrupación mexicana, creada hace más de 80 años, tiene 206 álbumes grabados. / Getty Images.

Entrevista a la Banda El Recodo

# "La música sinaloense ya no puede denominarse como regional mexicana"

La agrupación, con más de 80 años de trayectoria, habló con El Espectador y explica las razones por las que, considera, no se le debe llamar de "música regional mexicana". La agrupación debuta en el país con el concierto "Viva México en Colombia", que se realizará en el Coliseo MedPlus el próximo jueves.



ALBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

agonzalez@elespectador.com 

Hace ocho décadas don Cruz Lizárraga adaptó algunos instrumentos que usaban las orquestas alemanas, francesas y españolas, y creó un estilo con el que pretendía conquistar al mundo.

Al puerto de Mazatlán llegaron los europeos con su música. Polkas, vals y su música de banda. Instrumentos que serían modi-

trombones comenzaron a sonar más estruendosos, la tambora dejó de ser tocada por dos personas para hacerlo una, el clarinete se modificó para que sonara más agudo y la tuba se ajustó para que sonara más grave.

—Su sueño era llevar la música mexicana a cualquier parte del mundo -explican los vocalistas de la banda, Jesús Geovanni Mondragón y Ricardo Yocupicio Ulloa, que referencian constantemente a su fundador.

Don Cruz Lizárraga los llamó Banda El Recodo en 1938. En sus inicios hizo música instrumental y entrando los años 50 apareficados por los sinaloenses. Los cieron las primeras grabaciones. brado como "regional mexi-

Luego emergieron las voces, que hace cerca de 30 años se comenzaron a internacionalizar. La agrupación ha llegado a los cinco continentes, ha cantado en la Casa Blanca v ha colaborado con artistas mexicanos como Juan Gabriel y Vicente Fernández.

## ¿Siempre se le ha integrado dentro de la música regional mexicana?

Siempre hemos tenido un mote que se le dice "regional mexicano", porque es un estilo de una región de México. Hemos buscado que se le denomine como "música mexicana", que ya lo es, pero siempre se le ha nomcano", como si solamente fuese de la región. Pero si hablamos del mariachi o norteño se entiende como "música mexicana". La música sinaloense se escucha en todo México y en otras partes del mundo, entonces queremos que se nos considere como "música mexicana". La banda ya ha pisado los cinco continentes y no se puede llamar "música regional".

## ¿Sabían ustedes que hay gente en Colombia que los escuchaba y que, además, toca su música?

Fíjate que lo desconocíamos. Llegamos ayer en la madrugada e inmediatamente nos metimos a ver los mensajes de la gente para ver qué opinaba de que la Banda El Recodo anduviera por esos lados, y nos encontramos que hay agrupaciones que tocan nuestras canciones, entre ellas una llamada La Wc Banda sinaloense. No sé si los integrantes sean de México o de aquí, pero dicen que no es la única que toca música sinaloense. Nos dijeron que están deseosos de ir a saludarnos y que tienen muchas ganas de conocernos, porque dicen que nosotros somos la punta de la lanza, la primera agrupación que ha llegado a diferentes partes del mundo.

## Ustedes tienen un peso histórico de más de 80 años, ¿en qué elementos se refleja esa tradición más allá de los instrumentos?

Cada vez que va a ingresar un les dejó su fundador.

músico nuevo a la institución debe tener el estilo marcado que se ha manejado en estos 86 años, debe tener una voz aguardientosa, fuerte, bravía, raspada, pero también una voz delicada al cantar las baladas y la impostura en los corridos. Se tocan bastantes géneros dentro de la música sinaloense, y es lo que cubrimos en todas nuestras producciones. Se busca que sea un cantante versátil.

#### ¿Esta voz raspada particular del género viene de algún elemento tradicional?

Es un estilo que se está creando. En los corridos tumbados, si te fijas, son muy similares como cantan entre ellos, al igual que la música sinaloense. Es un estilo que se está creando y que, si nosotros hiciéramos una colaboración con ellos, nos tocaría adaptarnos a su estilo y ellos al de nosotros.

#### ¿Cómo ven lo que está pasando con estas nuevas generaciones de corridos tumbados?

Se siente muy bonito que brillen, y se siente todavía más bonito que la música mexicana esté sonando en otros países. Que algunos colegas mexicanos como Peso Pluma, Natanael Cano, Gabito Ballesteros, Xavi, entre otros, estén llevando la música a otros lados con este subgénero, se nos hace fabuloso. Siempre es muy bonito que entre colegas se abra la brecha y que llevemos la música a otros países. Creo que todos buscamos lo mismo: que la música mexicana suene por todos lados, y eso se está logrando.

Recientemente han explorado otros géneros, han grabado reguetón con Wisin, Luis Fonsi y hasta con el colombiano Sebastián Yatra. Dicen que se pueden adaptar a cualquier género musical en su proyecto de llevar su música a todos los rincones del mundo, aun con el peso de sus 206 álbumes grabados en sumás de 80 años de historia.

Los artistas de Banda El Recodo no conocen las nuevas propuestas de lo que se ha comenzado a denominar "música regional colombiana", que está influenciada directamente por México. A Yeison Jiménez lo conocieron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, quien estuvo como anfitrión y con quien compartirán tarima en su debut en la capital. Los mexicanos siguen abiertos a grabar con artistas de otros géneros y seguir con la tarea de expansión que

# **Deportivas**

#### Tour de l'Avenir

El italiano Ludovico Cresciolo se impuso en el embalaje final de la segunda etapa del Tour de l'Avenir, que tiene como líder al danés Henrik Pedersen. El mejor colombiano en la clasificación general es Diego Pescador, en la casilla 58, a 1:43.

## Mundial de béisbol

República Dominicana.

La selección de Colombia completó la primera fase del Mundial de Béisbol sub-15, que se celebra en Barranquilla, y avanzó a la súper ronda. La novena nacional había sellado su clasificación el pasado lunes tras superar 2x1 a



## Osorio, en Monterrey

La tenista colombiana Camila Osorio avanzó a la segunda ronda del Abierto de Tenis de Monterrey 2024, después de vencer a la australiana Ajla Tomljanovic en dos sets, con parciales de 6-2 y 7-6 (7/3). Será rival de la estadounidense Emma Navarro.

# Sinner dio positivo

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, dio positivo en un control antidopaje que le tomaron en abril cuando compitió en Indian Wells. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis lo declaró inocente tras considerar que su consumo de clostebol fue accidental.

# Deportes



La venezolana Lilibeth Chacón, ganadora de la Vuelta a Colombia Femenina en 2021 y 2023. / FCC

Vuelta a Colombia Femenina

# Lilibeth Chacón está lista para defender el título

La pedalista del PatoBike conversó con El Espectador sobre sus sensaciones en la previa de la carrera. Busca su tercer título en la competición.



DANIEL BELLO

dbello@elespectador.com adaniel eudosio

Este martes, en Cartagena, comenzó la novena edición de la Vuelta a Colombia Femenina, que tiene como campeona defensora a la venezolana Lilibeth Chacón. quien registra dos títulos en esta carrera, además de dos subcampeonatos. Antes de encarar la defensa del título conversó con El Espectador.

Al ser consultada si sentía presión al encarar esta Vuelta como la vigente campeona, Chacón, de 32 años, aseguró que "un poco, pero creo que toda competencia es para disfrutarla y dar lo mejor. Me encanta correr y la sensación de una competencia".

La venezolana corrió la edición del año pasado con el equipo Cluarus-Merquimia, que se acabó este año con la salida del patrocinador. Varias pedalistas de esa escuadra, al igual que ella con estrecha relación con Bicicletas Strongman, se sumaron a PatoBike de México. Entre sus compañeras durante los próxi- que otra a la vigente campeona, a Colombia Femenina.

mos días está la bogotana Milena Salcedo, quien la ha acompañado en varias de sus consagraciones en carreras de una semana.

Este 2024, a Lilibeth Chacón la motiva el hito de alcanzar la marca de Ana Cristina Sanabria. la máxima ganadora de este certamen, con tres consagraciones. La santandereana también será parte de esta edición de la Vuelta a Colombia Femenina y es integrante del equipo Colombia Potencia de la Vida-Strongman.

Entre las contendoras por la camiseta amarilla de líder también estará la caldense Diana Peñuela (DNA ProCycling), campeonade esta carrera en 2022. "Es una rivalidad sana. Ella es una corredora muy lista, se prepara y sabe lo que quiere", aseguró Chacón, quien también tiene especial atención con la antioqueña Andrea Alzate, que se ha estado preparando en Europa con el Eneicat-CMTeam de España.

# El calor de la costa

Entre las seis etapas que componen esta edición de la Vuelta a Colombia Femenina hay dos de montaña con llegadas en puertos de primera categoría, además de una contrarreloj individual en la sexta y última fracción. No hay una etapa que le haga más ilusión

pero se considera lista para cualquiera de esos escenarios. "Soy una corredora completa. Me rinde en lo plano, la crono y en las subidas".

Van a ser días intensos en la edición de este año, con recorridos por la región Caribe, en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena y Cesar. En los trazados, no tan montañosos como en otras ediciones, uno de los mayores retos a encarar será el viento, por lo que los trenes de velocidad serán claves. El otro factor por considerar es el fuerte sol de la costa.

"Es algo complejo, si te da un ataque de calor mueres. Debes estar muy hidratada y no descuidarte, pero es algo que me encanta. Duré la mayor parte de mi vida viviendo en ese clima y me siente muy bien", puntualizó la ciclista.

Cada detalle cuenta y trabaja para dominar todo lo que esté en su control. "Es un deporte dema-

Lilibeth Chacón va por la marca de Ana Cristina Sanabria como la máxima campeona de la Vuelta

siado complejo, así tú te prepares, pueden pasar mil cosas". Esa última frase es una referencia a la prueba de ruta de los Juegos Bolivarianos de Valledupar, en 2022.

En esa ocasión la venezolana era una de las fugadas y venía de lograr el bronce en la crono, por lo que era una de las candidatas a pelear por el oro en la ruta. En el tramo final fue parte de un grupo de cuatro fugadas, pero cerca de la llegada un perro se atravesó, la hizo caer y le impidió luchar por una medalla. Justamente en la capital de Cesar terminará esta edición de la Vuelta a Colombia Femenina, por lo que es una oportunidad perfecta para una revancha.

# Entre Colombia y Venezuela

Chacón es originaria de San Rafael del Piñal, Táchira, una población a 112 kilómetros de Cúcuta que tiene una altitud media de 279 metros sobre el nivel del mar, por lo que está acostumbrada al sol fuerte. Allá empezó en el ciclismo cuando apenas tenía siete años. Suma 25 años montada en una bicicleta.

Creció en un país con una menor cultura ciclística que el nuestro, pero con cariño por el deporte, sobre todo en la época en que José Rujano fue tercero en el Giro de Italia (2005). En la actualidad su mejor representante en el ciclismo internacional en la rama masculina es Orluis Aular, del equipo Caja Rural-Seguros RGA (España).

Lilibeth representó a la selección de su país a lo largo del último ciclo olímpico, pero la marginaron por criticar a los directivos de su Federación. "Fue algo horrible. Me sacaron de la selección nacional por decir que no hacían las cosas bien. Me sacaron del Campeonato Panamericano de Brasil, que lo había preparado, no me quisieron llevar". No representa a su país desde los Panamericanos de Santiago 2023.

Ahora vive en Bogotá v se siente cada vez más habituada a la altura. Tras varios años compitiendo en nuestro país, este también pasó a ser parte de su identidad, tanto así que si se da la oportunidad correría para Colombia.

"Como persona me siento 50-50, pero un poquito más de acá (Venezuela), que de allá". Recuerda que la final de la Copa América 2024 vivió y sufrió el partido de la tricolor como una colombiana más.

# Copa Sudamericana: Medellín vs. Palestino

Tras empatar 2-2 en el partido de ida, disputado el pasado miércoles en el estadio Nacional de Santiago (Chile), Independiente Medellín encara esta noche (7:30) en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira el duelo de vuelta de los

octavos de final de la Copa Sudamericana. Un doblete del defensa uruguayo Joaquín Varela le permitió al DIM evitar la derrota en la primera serie de esta llave, que fue el debut de Alejandro Restrepo en el banquillo del cuadro poderoso, el único equipo colombiano en esta fase del certamen continental. A la misma hora, pero en Argentina, Lanús recibe a Liga de Quito (Ecuador), vigente campeón de este certamen. Más temprano, Rosario Central, también de Argentina, visita a Fortaleza en Brasil (5:00 p.m.).

# Deportes



El esloveno Primoz Roglic con su camiseta de líder de la Vuelta a España. / AFP

Cambios en la general

# Etapa y liderato para Primoz Roglic en la Vuelta a España

El ciclista esloveno Primoz Roglic ganó este martes la cuarta etapa de la Vuelta a España 2024 y se vistió con la camiseta roja del líder de la general, tras imponerse en el pico Villuercas, en la primera llegada en montaña de esta edición.

Roglic, tres veces campeón de la ronda ibérica y uno de los grandes favoritos de este año, fue el más inteligente en los kilómtros finales de la última subida del día, que incluía pendientes a casi el 15 %. Integró el grupo de siete fugados y esperó el momento justo para atacar.

En los metros finales el español Mikel Landa impuso un nuevo ritmo y rompió la fuga. Parecía que el mejor librado iba a ser el belga Lennert van Eetvelt, quien tomó el liderato durante unos segundos, pero al momento de cruzar la meta el ahora líder de la carrera fue más veloz.

"Fue duro, la pendiente era realmente fuerte. Estoy además volviendo de la caída, todavía tengo dolores en la espalda y después de varias horas de esfuerzo espero que eso no empeore", comentó el esloveno sobre su victoria y su estado físico, el cual le hizo llegar a esta Vuelta como una de las grandes incógnitas. Esa preocupación surgió a raíz del golpe que sufrió en el pasado Tour de Francia, que lo obligó a abandonar tras la etapa 12. Fue tan fuerte, que le impidió competir en los Juegos Olímpicos y defender su oro en la prueba de la contrarreloj individual.

Roglic, de 34 años, aseguró que su victoria de ayer se debió a sus compañeros del Red Bull-Bora-Hansgrohe, entre los que está el colombiano Daniel Felipe Martínez, subcampeón del Giro de Italia 2024.

También han sido fundamentales el ruso Aleksandr Vlasov y el alemán Florian Lipowitz.

"La de hoy fue más una victoria del equipo que mía. Ganar hoy no era realmente el objetivo principal. Teniendo en cuenta lo rápido que pedaleaban los demás con este calor, estoy feliz por haber podido imponerme en esta subida", declaró el esloveno luego de cruzar la meta.

El principal perseguidor de Roglic en la clasificación general es el portugués Joao Almeida, del UAE Team Emirates, a ocho segundos. El podio parcial lo completa el español Enric Mas (Movistar Team), a 32 segundos de la camiseta roja. Entre los latinoamericanos el más destacado es el mexicano Isaac del Toro (UAE), decimoséptimo, a 1:26. El estadounidense Sepp Kuss (Visma), campeón defensor, no ha tenido el comienzo deseado. Está decimotercero, a 1:14 del primer lugar.

Entre los colombianos, Éiner Rubio, gregario de Mas, es el mejor de los escarabajos. El boyacense se ubica 24, a 1:57 de la punta. Después van Hárold Tejada (Astana), que marcha 27; Nairo Quintana (Movistar), que va 37, y Daniel Martínez, que cayó a la casilla 46, perdiendo 4:36 con respecto al líder de la carrera.

La Vuelta a España continúa este miércoles con una jornada llana. El pelotón saldrá de Fuente de Maestre y tomará rumbo hacia Sevilla, donde se espera que el desenlace plano conduzca a un embalaje masivo, en el que el australiano Kaden Groves (Alpecin) y el belga Wout van Aert (Visma), anterior dueño de la camiseta roja, sean protagonistas.

# Sudoku

|   | 7 | 4 |   |   | 2 |   | 1 |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 9 |   | 7 |   |   |   | 5 | 7 |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 9   |
| 2 | 3 |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   | 3 |   |   | 8   |
|   |   | 6 |   |   | 8 |   | 9 |     |
|   |   | 9 |   |   |   | 8 |   | 5   |
|   | 5 |   |   | 6 |   |   |   |     |
|   |   | 3 | 7 |   | 4 |   |   | LL, |

|   |   | 6 | 1 |   | 10 |   | 9 |   |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 6  |   |   |   |
|   |   | 4 |   | 5 | 9  | 3 |   |   |
|   | 2 |   |   | 7 |    | 6 |   |   |
| 7 | 8 |   |   |   |    |   |   |   |
|   |   |   |   |   |    |   | 2 |   |
|   | 6 |   |   |   | B  |   | 4 | 2 |
|   |   |   | 9 |   |    | 1 | 8 |   |
| 8 |   |   |   |   | 2  | 9 | 7 |   |

# Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

| -                                             |                            | 0                                   |                                         | Usarán<br>recurso<br>'más<br>arriba' | ¡Triun-<br>famos!<br>(2)        | Invertido,<br>hierro con<br>carbono | Inv.,<br>seducir a<br>empleado<br>de otro | Remos de<br>ave |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|                                               | N.                         | 4                                   | Vaticina                                |                                      |                                 |                                     |                                           |                 |
|                                               |                            | ľ                                   | Pieza que<br>sustenta<br>Inglés: di     |                                      |                                 |                                     |                                           |                 |
|                                               | La que<br>ganó en<br>París | Lucio<br>Anneo<br>famoso<br>Postrad |                                         |                                      |                                 |                                     |                                           |                 |
| Plural,<br>jugada<br>de (1)                   |                            |                                     |                                         |                                      |                                 |                                     |                                           |                 |
| Plural,<br>especie<br>de<br>calabaza          |                            |                                     |                                         |                                      |                                 |                                     |                                           | Aquello         |
| Milí-<br>metros                               |                            |                                     | Letra<br>griega<br>Llégale<br>sin aviso |                                      |                                 | Neón<br>Posesivo<br>suyo            |                                           |                 |
| Plural,<br>Pablo de<br>Málaga y<br>pincel     |                            |                                     |                                         |                                      |                                 |                                     |                                           |                 |
| Fuerza<br>vital<br>(Henry<br>Bergson)         |                            |                                     |                                         |                                      | Usanza<br>Principe<br>del islam |                                     |                                           |                 |
| Grito para<br>Paco<br>Camino<br>(+)           |                            |                                     |                                         | Contra-<br>cción gra-<br>matical     |                                 | di                                  | É                                         | a               |
| Inv., al-<br>calde del<br>Distrito<br>Capital |                            |                                     |                                         |                                      |                                 |                                     | 31                                        | 1               |
| Adelaida<br>recortada                         |                            |                                     |                                         |                                      |                                 | 1                                   |                                           | A               |

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR. Horizontales: Ahora, Girar, It, Echárale, Somas, Fa, DT, Gi, Urgianos, Eta, Cota, Ras, Ortiz, Oseen. Verticales: Esfuerzo, Coartáis, Hr, Gaste, Ag, Andi, Re, Hidratación, Or, As, No, Liar, Gol, Artemisa.

# EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA

Aries (21 mar. - 20 abr.) El vacío que tienes no es sentimental. No es bueno que juegues con la gente que está interesada en ti. Reflexiona. Palabra del día: seguridad.

Tauro (21 abr. - 21 may.)
Por allá en tu cabeza
hay un debate
importante para saber
qué camino tomar. ¿Lo
vas a dejar todo?
Palabra del día: intuición.

Géminis (22 may. - 21 jun.)
La culpa de lo que estás
viviendo no es solo de
mercurio retrógrado. Ten
presente que nadie te
puede leer el pensamiento.
Palabra del día: lealtad.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.) Si eres la piedra que está en tus zapatos, tus días serán sombríos y nada de lo que quieres te abrigará. Palabra del día: inteligencia. Leo (24 jul. - 23 ago.) Estás en un momento complicado con tus relaciones. No sabes para dónde vas ni qué camino tomar. Palabra del día: tacto.

Virgo (24 ago. - 23 sep.)
Hay que aclarar
sentimientos, y si alguien
quiere poner acelerador,
debes frenarlo. El capricho
solo trae inestabilidad.
Palabra del día: ejecutar.

Libra (24 sep. - 23 oct.) Si alguien vuelve del pasado a pedirte perdón, escucha y no juzgues. Esto no significa que olvides. Palabra del día: tranquilidad.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.)
La conexión que tienes
con tu pareja es tan real,
que llenará de luz todos
los aspectos de tu vida.
Agradécele y abraza.
Palabra del día: avanzar.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) El trabajo duro al final del día se verá recompensado. No hay que bajar la guardia, porque las buenas noticias estarán tocando tu puerta. Palabra del día: entender.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) Cree en el karma, porque eso te está permitiendo quitarte de encima a todos esos malintencionados. Es el momento de la verdad. Palabra del día: satisfacción.

Acuario (20 feb. - 20 mar.)
Manifiesta la aparente
"soledad" que te
agobia. Quizá lo que
necesitas es una buena
dosis de amor. Palabra
del día: sinceridad.

Piscis (20 feb. - 20 mar.)
Si hay que volver a repetirle
las cosas a la gente, hazlo. A
veces las personas necesitan
dosis de sinceridad para que
las relaciones puedan fluir.
Palabra del día: escuchar.

## Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

Clasificados

- **Empleos**
- **Bienes Raíces**
- Vehículos
- Negocios
- Servicios
- Turismo
- 7 \* Tecnología
  - Maquinaria
  - Módulos
  - Judiciales Exeguiales
  - Otros

# Ordene su aviso

# 2627700 313 889 4044 321 492 2547

#### Tarifas:

- Palabras \$ 1.681 Centimetro x Col. \$ 66.555 Edictos \$81.345
- \* A estas tarifas se les debe incluir el IVA.

#### Formas de Pago:

Tarjeta de Crédito Transferencias Bancarias

# Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

1. U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. SUBDIRECCIÓN DE GESTION DE RECURSOS FISICOS COORDINACION DE CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES, Dando cumplimiento a fo ordenado en el artículo cuarto de la parte Resolutiva del Acto Administrativo que se relaciona a continuación proferido por la subdirector de Recaudo, se procede a publicar en un periódico de alta circulación Nacional posterior a su notificación y ejecutoria "Por la cual se SUSPENDE la autorización para actuar como autorretenedor" RESOLUCION No 4895 del 30 de mayo de 2024, RAZON SOCIAL: METALURGICA DE LOS ANDES S.A.S. con NIT 890.904.005-6, JOHANA CAROLINA PINEDA CARVAJAL jefe Coordinación Notificaciones (A), H15

2.U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, SUBDIRECCION DE GESTION DE RECURSOS FISICOS COORDINACION DE CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES, Dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo cuarto de la parte Resolutiva del Acto Administrativo que se relaciona a continuación proferido por la subdirector de Recaudo, se procede a publicar en un periódico de alta circulación Nacional posterior a su notificación y ejecutoria "Por la cual SUSPENDE la autorización para actuar como autometenedor"

RESOLUCION No.4896 del 30 de mayo de 2024, RAZON SOCIAL: CLINICA LA SABANA S.A. con NIT. 800.017.308-1, JOHANA CAROLINA PINEDA CARVAJAL Jefe Coordinación Notificaciones (A). H16

3. U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, SUBDIRECCIÓN DE GESTION DE RECURSOS FISICOS COORDINACION DE CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES. Dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo cuarto de la parte Resolutiva del Acto Administrativo que se relaciona a continuación proferido por la subdirector de Recaudo, se procede a publicar en un periódico de alta circulación Nacional posterior a su notificación y ejecutoria "Por la cual CONFIERE la autorización para actuar como autorretenedor" RESOLUCION No. 6278 del 12 de julio de 2024, RAZON SOCIAL: TERUMO BCT COLOMBIA SA con NIT. 830.074.642-7, JOHANA CAROLINA PINEDA CARVA JAL Jefe Coordinación Notificaciones (A). HT7

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS NACIONALES DE MEDELLIN. Dependencia: DESPACHO DIRECTOR SECCIONAL. - El jefe del Grupo Interno de Trabajo de Documentación de la Dirección

Seccional en cumplimiento de lo dispuesto en el (los) Artículo(s) 568 del Decreto 624 del año 1989 notifica mediante el presente aviso los siguientes Actos Administrativos: RESOLUCION SANCION, La Directora Seccional de Impuestos Nacionales de Medellín, en uso de las facultades conferidas en los artículos 671, 684 del Estatuto Tributario, numerales 13 y 15 del Artículo 39 del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008 y demás normas concordantes, mediante Resolución No. 000525 de fecha 28 de mayo del 2024, Resolvió: SANCIONAR CON DECLARACION DE PROVEEDOR FICTICIO, al contribuyente CEAB SOLUCIONES S.A.S con nit 901.638.767, por incurrir en el hecho sancionable contemplado en el literal a) del artículo 671 E.T consistente en que se facturaron ventas o se prestaron servicios simulados o inexistentes, de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. Esta calificación se levantará pasados cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, a petición del interesado. H7

# **Edictos**

#### Avisos

AMINTATULIA ALCOCERDE HERNANDEZ C.C. 37.838.553 EN LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL AVISO DELIQUIDACIÓN Encumplimiento a lo ordenado en el artículo 564, Numeral 2 del Código General del Proceso (CGP), a visa a sus acreedores y a todas las personas que tengan algún interés, que mediante auto del 10 de julio de 2024, se dio apertura al proceso de liquidación patrimonial en el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga, correo electrónico j09cmbuc@ cendoj, ramajudicial, gov.co, proceso con radicado No. 68001400 3009202 40041900, para que presenten sus acreencias o reclamaciones tendientes a hacer valer sus derechos directamente ante el Despacho del Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga, que conoce del proceso y en las direcciones anteriormente señaladas. De igual forma y de acuerdo con el numeral 5 del articulo 564 del CGP se previene a los deudores de la concurs ada para que solo paguen al liquidador, ad virtiendo la ineficacia de cualquier otro pago hecho a persona distinta. El liquidador recibirá cualquier notificación en el buzón electrónico Rusbelb7@hotmail.com y número de Celular 311-455-26-64. Con lo anterior se da cumplimiento a las órdenes dadas en el Auto del 10 de julio de 2024, proferido por el juez Noveno Civil Municipal de Bucaramanga. JOSE RUSBEL BARACALDO LOZANO, Liquidador, HT4

AVISO DE INTERVENCIO N PUBLICACIO N DECISIO N 001. La agente interventora de A NGEL DAVID FUENTES PINTO identificado con cédula de ciudadania No. 1 DES 596 361 vinculado a la sociedad INVERSIONES SOLIDARIAS S.A.S. identificada con NIT No. 901.078.064-5, INFORMA que se expidió la Decisión 001 que podrá ser consultada en la página web www.saudaconsultoria.net y www.supersociedades.gov.co.Se recibirán recursos de reposición tres días siguientes a la fijación del presente aviso, en Correo Electrónico: anasauda il hotmail. com, Celular: 3003208792 o en la carrera 54 #68-169 Casa Prado en Barranquilla, en el horario de 8:00 AM hasta las 5:00 PM. H6

AVISO POR PÉRDIDA DE CDT. Yo TAMARA MOLANO DIANA MARCELA identificado con CC 1.118.121.588, notifico al público en general y/o interesados, que en la ciudad de MONTERREY CASANARE y mediante los tràmites previstos en el artículo. 398 del Código General del Proceso, solicito la cancelación y reposición del siguiente titulo valor expedido por el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, el cual se encuentra en estado de EXTRAVIO (extravio, destrucción total o parcial). El titulo valor cuenta con las siguientes características: Beneficiario (s) TAMAR A MOLANO DIANA MARCELA Documento de identidad 1.118.121.588 Dirección Oficina Sede de expedición del CDT Carrera 7 # 15 - 69 Número del CDT 86200CDT1006698 Valor del CDT 3'000.000 Plazo 182 Fecha de vencimiento 08/09/2024. En consecuencia, se le solicita al Banco Agrario de Colombia S.A., la cancelación y reposición del título citado y también al público en general abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el título valor objeto del presente aviso. El Banco Agrario de Colombia recibirá notificaciones en la Carrera 7 # 15 - 69 Monterrey - Casanare, HII

AVISO.: MAURICIO FERNANDEZ CORREA, en calidad de Liquidador de FUDYFIT SAS EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT 901.311.416-3 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 232 del Código de Comercio, informa a los acreedores de la sociedad, que la asamblea general de accionistas de la sociedad FUDYFIT SAS EN LIQUIDACION en reunión del 30 de mayo de 2024, decretó la liquidación de la sociedad, decisión que se encuentra inscrita en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá. Por lo tanto, la sociedad se encuentra en estado de liquidación. Correo electrónico para informaciones: iavier.galindo@ ab-consulting.com.co H2

EL JUZGADO DIECISIETE (17) CIVIL MUNICIPAL DEBOGOTÁ. y GERMAN GONZÁLEZ BEDOYA, en calidad de liquidador designado y nombrado por el despacho y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 566 de C.G.P. informa que la señora KAREN DAYANA TEJADA PARDO identificada con la cédula deciudadanía. número 52.968.778 se encuentra en proceso de liquidación patrimonial, esto con el fin de que sus acreedores hagan valer sus derechos dentro del proceso de liquidación judicial de personanatural no comerciante, identificado con el radicado número 11001 - 40 - 03 - 017 - 2024 - 00527 - 00, El emplazamiento se entenderá surtido quince (15) días después de publicada la información en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Los acreedores pueden contactar el despacho en la carrera 10 Nro. 14-33 Piso 7 Edificio Hernando Morales Molina. Tel. 3532666 Ext. 70317. Email: cmpf17bt@ cendoj.ramajudicial.gov.co H13

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, Fondo Territorial de Pensiones GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR. EL SUSCRITO DIRECTOR DEL FONDO TERRITORIAL DE LA PENSIONES DE LA GOBERNACIÓN DE BOLIVAR, AVISA: Que el día 20 de abril de 2024 falleció en Cartagena, Bolivar la pensionada de la Gobernación de Bolivar OROZCO DE VILLAREAL ROSA EMELIA, quien se identificaba con la cedula de ciudadania No. 22,762,328. Que a solicitar la sustitución de la pensión de jubiliación se presentó VILLAREAL DE BUSTILLO MAGOLA DEL CARMEN, identificado con la cédula de ciudadania 30.769.822, acudiendo en aducida condición de hija invalida de la fallecida pensionada. Las personas que se crean con igual o mejor derecho a intervenir dentro de la actuación administrativa de sustitución de pensión, podrán hacerlo valer dentro del término de los treinta (30) días siguientes a la publicación de este edicto, aportando las pruebas en que fundamente: su derecho. Atentamente, VICTOR MANUEL GARCIA FERRER. Director Fondo Territorial de Pensiones, Elaboro: Juan Camillo

Jiménez Ramírez, Profesional Especializado, (Hay firma), H13

JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO CON FUNCION DE CONOCIMENTO DE BOGOTA, Proceso No. 11001600 00502023 52446 00 Procesada: JOHAN FABIAN RODRIGUEZ OVALLE y otros Delito: Concierto para delinguis agravado, homicidios y otros Hace saber: Yo, JOHAN FABIAN RODRIGUEZ OVALLE identificada con cedula de ciudadanía número 1,000.126.080, por medio del presente Aviso de Prensa, ELEVO PERDON PUBLICO ANTE LA SOCIEDAD, LAS VICTIMAS Y MI FAMILIA, por los daños y perjuicios que haya podido ocasionar con mis-actos dentro del proceso adelantado por el JUZGADO 5º PENAL DEL CRCUITO ESPECIALIZADO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA, según Radicado 19001600 00502023 5244600 por el delito de Concierto para delinguir agravado, homicidios y otros. Comprometiéndome a no Cometer Ningún Otro Acto Delictivo, la presente como Acto de Reparación Simbólica y como compromiso de no repetición de actos delictivos. HM

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, COMUNICA, A las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales (Cesantías Definitivas a Beneficiario, Seguro por Muerte, Auxilio Funerario, Sustitución de Pensión de Jubilación), del docente JOSE IGNACIO OLAYA (Q.E.P.D.) quien en vida se identificó con CC No. 93.356.416 de lbague, quien falleció el día 16 de abril del 2024, según se observa en el con Registro Civil de Defunción con indicativo serial No. 10377167; para que se comuniquen dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de este edicto via correo electrónico educacion@ibague.gov.co

y/o fondoprestaciones@ibague.gov.o, Secretaria de Educación Municipal, Respuesta al radicado IBA2024ER016449 del 13 de agosto de 2024. Atentamente, MARIA ISABEL PEÑA GARZON. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DESPACHO. Proyectó: LORENA CONSTANZA TOVAR GRISALES, Revisio: GABRIEL ALFONSO PATARROYO R. Anexos: (Hay firma), H9

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. JUZGADO 50 CIVIL MUNICIPAL Bogotá Cundinamarca. Consejo Superior de la Judicatura. Bogotá D.C. 22 de abril de 2024. Oficio 5607 1.016.593.440 Coronel ELMER ZELADA. Director de Seguridad Ciudadana Ciudad REF. Información, PROCESO, Ejecutivo Singular 2019-0139. De la manera más atenta me permito informarle que dentro del proceso de la referencia, se citó para audiencia de adjudicación de remate para el diecinueve (?9) de julio de 2024 en las instalaciones del despacho, donde el Señor Juan Felipe Meneses Trillo, quien se identificacon lacédula Nº 1.110.551.804 de lbagué, aparece como oferente dentro del proceso de la referencia, habiendo consignado el valor mínimo de la postura, consignados a órdenes de agente liquidador de este proceso. Solicito de manera comedida nforme a este despacho si el señor antes descrito no reporta. antecedente o anotación vigentes por cuenta de autoridad judicial competente, además solicito se sirva informar y aportar los pormenores de la cédula relacionada anteriormente así como la tarieta decadactilar de la misma. Agradezco la atención prestada. Cordialmente, Jhon Eddy López G. Secretario, (Hay firma), H18

#### **Emplazatorios**

TUNJA. - JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE SOGAMOSO EDICTO EMPLAZATORIO - LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE SOGAMOSO - BOYACA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 127 DE LA LEY 906 DE 2004 - CITA EMPLAZA - A efectos de notificar al ciudadano LUIS ALEJANDRO PULIDO RIVERA, identificado con la C.C. No. 19.216.836, de 70 años de edad, nacido en Sogamoso el 03 de actubre de 1952 para que comparezca ante este Despacho iudicial, o ante la Fiscalia Octava Seccional de Duitama, y ejerza su derecho de defensa dentro del proceso penal radicado bajo el No. 157596000223 2021 00409, actuación seguida en su contra por el presunto delito de ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS EN CONCURSO HETEROGENO CON ACTOS SEXUALES ABUSIVOS CON MENOR DE CATORCE AÑOS, siendo denunciante LUISA FERNANDA GAITAN representante legal de la menor de iniciales A.B.G. en el que mediante audiencia celebrada el 24 de julio de 2024 se ordenó darle aplicación al articulo 127 de la Ley 906 de 2004 en los siguientes términos. "el Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantias de Sogamoso RESUELVE: ORDENAR el emplazamiento de LUIS ALEJANDRO PULIDO RIVERA, identificado con la C.C. No. 19.216.836, de 70 años de edad, nacido en Sogamoso el 03 de octubre de 1952, en consecuencia se dispone que por secretaría se fije edicto emplazatorio que se fijará en lugar visible de la Secretaria del Juzgado por el término de cinco (5) días hábiles. y se publicará en medio radial y de prensa, agotadas estas gestiones se informara a la Fiscalia si con esas gestiones se logró su ubicación o se continuara con lo dispuesto en el inciso segundo de la norma mencionada. Para la publicación en medio radial y escrito deberá oficiarse a la Dirección de Administración Judicial de Tunia." El presente edicto se fija dando cumplimiento a lo ordenado en la audiencia preliminar celebrada el 24 de julio de 2024 dentro del CUI el No. 1575960 002232 02100409 i con fundamento en lo dispuesto en el articulo 127 de la Lev 906 de 2004, por lo que se expide copia para su publicación en la Secretaria del Despacho, en la página web de la Rama Judicial, para su difusión en una CADENA RADIAL y en un medio de PRENSA con cobertura en el Departamento de BOYACA. CONSTANCIA DE FLIACIÓN DE EDICTO. El presente edicto se fijará en la Secretaria del Juzgado y en el micrositio de la página web de la Rama Judicial para tal fin con efectos procesales, a partir del VEINTINUEVE (29) de JULIO DE 2024, desde las ocho (8:00 A.M) de la mañana, hasta las cinco (5:00 P.M) de la tarde del DOS (02) DE AGOSTO DE DE 2024. Secretaria. LIDA SANABRIA VILLARRAGA, H19

EDICTO. - EL SUSCRITO NOTARIO CINCUENTA Y SIETE DEL CIRCUILO DE BOGOTA. EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO 1729 DE 1989, ARTICULO 3º, EMPLAZA; A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN Y PRUEBEN TENER DERECHO A INTERVENIR EN LA LIQUIDACION SUCESORAL CONJUNTA DE LA SEÑORA BLANCALUCILA RINCON DE MENDEZ Y EL SEÑOR BENJAMIN MENDEZ CUELLAR, FALLECIDOS EN VILLAVICENCIO (META) Y EN BOGOTA D.C., EL 21 DE MARZO DE 2013 Y EL 30 DE MAYO DE 2018, RESPECTIVAMENTE SIENDO LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., EL LUGAR DE SU ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS. QUIENES SE IDENTIFICABAN, EN SU ORDEN, CON CEDULAS DE CILIDADANIA 35.461.726 DE BOGOTA D.C. Y 3.015.436 DE FOMEQUE (CUND), PARA QUE LO HAGAN VALER ANTE ESTE DESPACHO, LIBICADO EN LA AV. CALLE 45 A SUR No 52 C- 47. DENTRO DELOS DIEZ (10) DIAS HABILES Y SUBSIGUIENTES AL DE LA ULTIMA PUBLICACION EN LOS MEDIOS QUE SE SEÑALAN ENSEGUIDA. ORDENA LA PUBLICACION DE ESTEEDICTO, POR UNA VEZ, EN UN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL. SE FLIA EL PRESENTE EDICTO HOY. DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), A LAS OCHO Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA (8:45 A.M.) EN UN LUGAR VISIBLE AL PUBLICO DE LA NOTARIA NIBARDO AGUSTIN FUERTES MORALES- NOTARIO CINCUENTA Y SIETE DEL CIRCULO DE BOGOTAD.C. HAY FIRMA Y SELLO-PBX 7416233 FAX 7416238 notariaS7/argmail.com- AV. CALLE 45 A SUR No. 50-47 - B. VENECIA, BOGOTA-COLOMBIA, H9

EDICTO, - NOTARIA 40 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. - VICTORIA C. SAAVEDRAS. - NOTARIA - LA NOTARIA CUARENTA (40) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. HACE SABER; A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRODELOSDIEZ/10\DIASSIGLIENTESALAPUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORAL INTESTADA DE LA CAUSANTE MARIA ISABEL CARVAJAL ECHEVERRI, QUIEN FALLECIO EN BOGOTA, D.C. L DIA DIECINUEVE (19) DE MAYO DE DOS MIL DOCE (2012). SIENDO SU ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. - ADMITIDO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA NUMERO CERO CUARENTA YOCHO (048) DEL CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL Y UNA RADIODIFUSORA DE BOGOTA D.C., EN CUMPLIMIENTO DE LODISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3º) DEL DECRETO NOVECIENTOS DOS (902) DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO (1988), ORDENANDOSE ADEMAS SU FLIACION EN UN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAZ, EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY CATORCE (14)

(8:00) DE LA MAÑANA - VICTORIA CONSUELO SAAVEDRA SAAVEDRA NOTARIA CUARENTA (40) DE BOGOTA D.C. HAY FIRMA Y SELLO - 2274/2024 CM - AUTOPISTA NORTE (CRA-46) No 152-46 CENTRO COMERCIAL MAZUREN LOCALES 271 AL 275 Y 277 - TELEFONOS 6150574 / 79 / 52 E-MAIL: notaria/iii notaria40debogota.coH8

EDICTO, El suscrito Notario Cincuenta y Siete del Circulo de Bogotá, en cumplimiento a lo establecido por el decreto 1729 de 1989, artículo 3º, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren y prueben tener derecho a intervenir en la liquidación sucasoral del señor JUAN MARIA OCHOA CARO, fallecido el 17 de reptiembre de 2016, en esta ciudad de Bogotá, D.C., lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios, quien se identificaba con cédula de ciudadania 54.461 expedida en Bogotá, D.C., para que lo hagan valer ante este despacho, ubicado en la Av. Calle 45 A Sur No. 52C - 47, dentro de los diez (10) días hábiles y subsiquientes al de la última publicación en los medios que se señalan enseguida. Ordena la publicación de este edicto, por una vez, en un diario de circulación nacional y en una radiodifusora local. Se fija el presente edicto hoy, diecisiete (17) de agosto de dos mil veinticuatro (2.024), a las ocho y cuarenta y cinco de la mañana (8.45 a.m.) en un lugar visible al público de la Notaria. NIBARDO AGUSTIN FUERTES MORALES. NOTARIO CINCUENTA Y SIETE DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. (Hay firma y sello). H6

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, EMPLAZA, A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el Periódico, que en el trámite notarial de liquidación sucesoral intestada de los causantes: YURIS RAMON RHENALS RAMIREZ, quien en vida se identificó con la CC Nº 15.073.641, expedida en PUERTO ESCONDIDO - CORDOBA fallecido en el municipio de Monteria Córdoba el dia seis (06) de enero del año dos mil veintidós diante Acta No. 25-2024 de fecha a los veintidos (22) dias del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2.024), se ordena la publicación de este Edicto en un Periódico de alta circulación y en una Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3º del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su filación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) dias hábiles. El presente EDICTO se fila hoy a los veintitrés (23) dias del mes de julio de 2.024, siendo las 11:00 A.M. EL NOTARIO. JOSÉ FABIO CIFUENTES LEÓN. NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO

DEMONTERIA. (Hay firma y sello). H4 EDICTO. La Notaria Primera del Circulo de Villavicencio. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial de la liquidación de la sucesión. doble intestada de: JACINTA MORA DETORRES (Q.E.P.D.), quien re identificaba con la cédula de ciudadania número 23.406.201. allecida el dia Primero (OT) de Junio de Dos Mil Veintitrés (2023). en la ciudad de Villavicencio - Meta, lugar de su úl timo domicilio y PARMENIO TORRESSANABRIA (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 4.073.113, fallecido el día Treinta (30) de Mayo de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993). en la ciudad de Villavicencio - Meta, lugar de su último domicilio. El trámite fue aceptado mediante Acta No.122 del 29 de Julio de 2024. Para los fines indicados en el artículo 3º del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en lugar visible de la Notaria por el término de (10) días y se expiden copias para su publicación en un periódico de amplia circulación Nacional y en una de las emisoras locales de esta ciudad. El presente edicto se fija hoy Treinta (30) de Julio de Dos Mil Veinticuatro (2024) a las ocho de lamañana (8 a.m.). LA NOTARIA. YOLIMA ZORAYA ROMERO MEDRANO, NOTARIA PRIMERA, (Hay firma y sello), H7

EDICTO. - NOTARIA 73- VICTORIA BERNAL TRUJILLO - EL NOTARIO SETENTA Y TRES (73) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. ENCARGADO - DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO LEY 902 DE 1988 - EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE CREAN Y PRUEBEN TENER DERECHO A INTERVENIR EN LA LIQUIDACIÓN DE HERENCIA DEL(LA) CAUSANTE(S) PEDRO ANTONIO AGUILERA AGUILERA QUIEN(ES) EN VIDA SE IDENTIFICO (ARON) CON LA CEDULA(S) DE CIUDADANIA NUMERO(S) 19.231.618 QUIEN TUVO SU ULTIMO DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, PARA QUE LO HAGA VALER DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS HABILES Y SUBSIGUIENTES A LA PUBLICACION Y CUYO TRAMITE DE LIQUIDACION DE HERENCIA, SE INICIA MEDIANTE ACTA NUMERO CIENTO SESENTA Y SEIS (166) DEL DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) SE FUA ESTE EDICTO EN LUGAR PUBLICO DE LA NOTARIA-EL DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE DOSMIL VEINTICUATRO (2024) - ATENTAMENTE HECTOR FABIO CORTES DIAZ - NOTARIO SETENTA Y TRES (73) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. - ENCARGADO-EL(LA) NOTARIO(A) SETENTA Y TRES (73) DE BOGOTA D.C. - DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 3 DEL

DECRETO LEY 902 DE 1.988. H10 NOTARIA 65. Dr. ENRIQUE JOSÉ NATES GUERRA. NIT: 79.944.706. EDICTO. LA NOTARIA SESENTA Y CINCO (65) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. HACE SABER: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del presente EDICTO en periódico de amplia circulación nacional, en el trámite notarial LIQUIDACION DE HERENCIA TESTADA DE JUAN DE LA CRUZ POSADA VARGAS, quien en vida se identificó con número de cedula Ciudadania 14.242.923, quien falleció en Bogotá D.C., el dia Dieciocho (18) de Noviembre de Dos mil Veintitrés (2023). teniendo su último domicilio y asiento principal de sus negocios en Bogotá D.C. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número CIENTO TREINTA I (1301) del Quince (15) de Agosto de dos mil veinticuatro (2024) se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de mil novecientos ochenta y ocho (1988), ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) dias hábiles. El presente EDICTO se fija hoy dieciséis (16) de Agosto de dos mil veinticuatro (2024), a las ocho de la mañana (8:00a.m.). MARIA DE PILAR MENDEZ SANCHEZ. NOTARIA SESENTA Y CINCO (65) ENCARGADA DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. Yv20240 Dra. Pitar (Hay firma y sello): HT

NOTARIA SEPTIMA (7) DE BOGOTA D.C. - CALLE 12 B No 8-39 INT. 3.6 Y 7 - TEL. 601-2826565- EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CONDERECHO A INTERVENIR. DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO, EN EL TRAMITE DE LA LIQUIDACION SUCESORAL DE NANCY LEONOR ANTOLINEZ RUIZ. QUIEN SE IDENTIFICÓ EN VIDA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO. 41781 355 YEALLECKO FLOVA OCHOVORY DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) EN FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA, SIENDO SU ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. ACEPTADO EL TRAMITE SUCESORAL EN ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA NUMERO 223 DE FECHA VEINTISIETE (27) DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA DE BOGOTA D.C. EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN

DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), ALAS OCHO | EL ARTICULO TERCERO (3º) DEL DECRETO NOVECIENTOS | DOS (902) DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO (1988) ORDENANDOSE ADEMAS SU FUACION EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS EL PRESENTE EDICTO SE FLIA EL DIA VENTISIETE (27) DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024). A LAS OCHO (DR:00) DE LA MAÑANA JOSE NIRIO CIFLIENTES MORALES - NOTARIO SEPTIMO(7°) ENCARGADO DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C - HAY FIRMA Y SELLO-RESOLUCION 5256 DE FECHA VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2024 DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - ELABORADO POR: JEYMMY MILENA PEREZ IBAÑEZ - NUEVO TURNO Nº 2869-2024- DIRECCION: CALLE 12 8 N° 8-39 INTERIORES 3.6. Y 7 EDIFICIO BANCOQUIA CORREOS ELECTRONICOS: CONTACTO@ NOTARIA7BOGOTA. COM SEPTIMABOGOTA/# SUPERNOTARIADO, GOV.CO TELEFONOS: 601-2826565/601 - 2826549. H12

> NOTARIA UNICA, CAPARRAPI CUND. EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE CAPARRAPI- CUNDINAMARCA EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siquientes de la publicación del presente edicto, en el periódico en el trámite notarial de LIQUIDACION NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DE LA CAUSANTE BLANCA LEONOR RAMIREZ DE TOVAR (Q.E.P.D). quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía núme ra 20.424.880, cuya último domicilio fue en el municipio de Caparrapi Cundinamarca, aceptado el trámite respectivo en esta Notaria mediante Acta Numero 018 de fecha veintiséis (26) de Julio de dos mil veinticuatro (2.024) se ordena la publicación de este edicto, en un periódico de amplia circulación nacional y en la radiodifusora de esta localidad en cumplimiento de los dispuesto por el articulo tercero (3°) del decreto 902 de 1,988 ordenándose además su filación en lugar visible de la notaria por el termino de diez (10) días hábiles. El presente edicto, se fija hov veintiséis (26) de Julio de dos mil veinticuatro (2.024) siendo las diez de la mañana. El. NOTARIO UNICO, KENNEDY HERNANDEZ FORER. (Hay firma y sello). H12.

> NOTARIA ÚNICA DE SUBACHOQUE, LUIS DARWIN GALEANO

DUARTE Notario NOTARIA (INICADE) CIRCULODE) MUNICIPIO DE SUBACHOQUE Y EL ROSAL - CUNDINAMARCA, EDICTO El Notario Unico del Circulo del Municipio de Subachoque Cundinamarca EMPLAZA, a todas las personas que se consideren conderecho a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la Publicación del presente EDICTO: en el tramite de LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTADA del causante: GUSTAVO ALBERTO OLARTE SUAREZ, quien en vida se identificó con la cedula número 17.169.559 de Bogotá D.C. fallecido el día Seis (06) de Mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024) en la ciudad de Bogotá D.C. siendo el Municipio de Subachoque (Cundinamarca) su último domicilio y el asiento principal de sus negocios; aceptando el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número Cero Veinte (020) de fecha Dieciséis (16) de Agosto del año Dos Mil Veinticuatro (2024). Se ordena la Publicación de este Edicto en un periódico de amplia circulación Nacional y en una radiodifusora Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo tercero (3o) del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días hábiles. El Presente Edicto se fija Hoy: Diecisiete (17) de Agosto del año Dos Mil Veinticuatro (2024) a las 8:00 A.M. LUIS DARWIN GALEANO DUARTE, NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA. (Hay firma y sello), H5

HOTARÍA 76, MARIA TERESA GUTIÉRREZ OVALLE. 20687347-1. EDICTO. LA NOTARIA SETENTA Y SEIS 76 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. De conformidad con el numeral 2 del articulo 3 del Decreto Ley 902 de 1,988. EMPLAZA: A todas las personas que crean y prueben tener derecho a intervenir en la Liquidación de herencia de la causante MARIA DEL TRANSITO MONTOYA LAGOS, quien en vida se identificó con la cédula de cédula número 41.436.678 expedida en Bogotá D.C., quien falleció sin dejar testamento el día veintícinco (25) de octubre del año dos mil veintidás (2022) en Bogotá D.C., lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios, para que lo haga valer dentro de los diez (10) dias hábites y subsiquientes a la publicación y cuyo trámite herencial se inicia mediante Acta Número cincuenta y seis (56) de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil veinticuatro (2.024), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 del año 1.988. Se fija este edicto en lugar público de la Notaria, el día veinte (20) de agosto del año dos mil veinticuatro (2.024), a las 8:30 A.M. MARIA TERESA GUTIERREZ OVALLE. NOTARIA SETENTA Y SEIS (76) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. (Hay firma y sello), H8

NOTARÍAUNICA DEL CÍRCULO DE CAJICA - CUNDINAMARCA. CIRA EUGENIA MORALES RIVEROS - NOTARIA. Calle 2 No. 4-71 Cajicá-Frente al Parque Principal Teléfonos: 601-8796171 - email: notariaunicacajica@gmail.com unicacajica@supernotariado. gov.co EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE CAJICÁ. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite notarial de Liquidación de Herencia del (de los) causante(s). JOSE ANTONIO DURAN CALDERÓN identificado con Cédula de ciudadanía número 1.975.313 expedida en Ocaña (Nte S/der), fallecido en la Ciudad de Bogotá D.C., el dia trece (13) de Octubre de dos mil diez (2010) y MARIA ELENA SANGUINO DE DURAN identificada con Cédula de ciudadanía número 27.758.595 expedida en Ocaña (Nte S/der), fallecida en la Ciudad de Bogotá D.C., el día veinticuatro (24) de Agosto de dos mil catorce (2014), siendo el municipio de Cajicá, el lugar y asiento principal de los negocios de los causantes. Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaria, mediante Actanúmero Veinticinco (25) de fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de circulación nacional, y en una emisora local o nacional, en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo Tercero (3°.) del Decreto Novecientos dos (902) de mil novecientos ochenta y ocho (1988); ordenase además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de dies (10) dias hábiles. EL PRESENTE EDICTO, SE FIJAHOY VEINTE (20) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024), A LAS 08:00 A.M. LA NOTARIA, CIRA EUGENIA MORALES RIVEROS. NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ CUNDINAMARCA. (Hay firma y selfo). HTI

NOTARÍA ÚNICA LÉRIDA, NIT: 18385777-1. CÓDIGO: 734080001 EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIO ENCARGADA DEL CIRCULO DE LÉRIDA TOLIMA, EMPLAZA, A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico. en el trámite notarial de liquidación de la Sucesión Intestada de la causante la causante MARIALINA PONTON CASTELLANOS, quien se identificaba con la cédula de ciudadania número 38, 219,697 de Lérida, guien fall eció el día 20 de diciembre de 2020 en Ibague Tolima, siendo el municipio de Lérida Tolima su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria mediante Acta No. 017 del 19 de julio del año 2024, se ordena la publicación de este Edicto en el periódico de circulación nacional y en la emisoral ocal. En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1,988, ordenase su fijación en lugar visible de la notaria por el término de diez (10) dias hábiles, ELIANA YANETH SOTELO MENDEZ, Notaria Encargada, NOTA DE FLIACIÓN: El presente Edicto se fija hoy veintidos (22) de julio del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las siete de la mañana (7:00 A.M.) ELIANA YANETH SOTELO MENDEZ. Notaria Encargada. (Hay firma y sello). H4

NOTARÍA ÚNICA LÉRIDA, NIT: 18385777-1, CÓDIGO: 734080001. EDICTO, LA SUSCRITA NOTARIO ENCARGADA DEL CIRCULO DE LÉRIDA TOLIMA, EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (30) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico. en el tràmite notarial de liquidación de la Sucesión Intestada de la causante la causante MARIA SUNILDA JULIO, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 28.796.910 de Falan, quien falleció el día 30 de enero de 2007 en Lérida-Tolima. siendo este municipio su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria mediante Acta No. 018 del 19 de julio del año 2024, se ordena la publicación de este Edicto en el periódico de circulación nacional en la emisora local. En cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3 del Decreto 902 de 1.988, ordenase su fijación en lugar visible de la notaria por el término de diez (10) días hábiles ELIANA YANETH SOTELO MENDEZ. Notaria Encargada. NOTA DE FLIACIÓN: El presente Edicto se fija hoy veintidos (22) de julio del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las siete de la matiana (7:00 A.M.) ELIANA YANETH SOTELO MENDEZ. Notaria Encargada. (Hay firma y sello). H5 NOTARÍAÚNICA LÉRIDA, NIT. 18385777-1, CÓDIGO: 734080001.

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIO ENCARGADA DEL CIRCULO DE LÉRIDA TOLIMA, EMPLAZA, A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de liquidación de la Sucesión Intestada de la causante la causante RUS MERY MARTINEZ CUELLAR, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 38.175.285 de Neiva, quien falleció el día 16 de diciembre de 2023 en Lérida Tolima, siendo este município su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria mediante Acta No. 019 del 19 de julio del año 2024, se subficación de este Edicto en el periódico de circulació: nacional y en la emisora local. En cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3 del Decreto 902 de 1 988, ordenas e su filación en lugar visible de la notaria por el término de diez (10) dias hábiles. ELIANA YANETH SOTELO MENDEZ. Notaria Encargada, NOTA DE FLIACIÓN: El presente Edicto se fija hoy veintidós (22) de julio del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las siete de la mañana (7:00 A.M.). ELIANA YANETHSOTELO MENDEZ. Notaria Encargada. (Hay firma y sello). H3

RAFAEL GIOVANNI GUARIN COTRINO, NOTARIO SESENTA Y CUATRO (64) DE BOGOTÁ D.C. EDICTO, EL NOTARIO 64 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite notarial de liquidación de herencia del causante ARQUÍMEDES ÁVILA. quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 4.267.530 de Sutamarchan., con domicilio y asiento principal de sus actividades en la ciudad de Bogotà D.C., fallecido en la ciudad de Bogotà D.C., el primero (01) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Para que se presenten a hacer valer sus dere chos dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación de presente Edicto. El trámite fue aceptado en esta notaria por acta No. 53 de fecha 06 de agosto de 2024, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988. Se ordenó la publicación de este edicto en un periódico de circulación nacional, difundirlo igualmente a través de una emisora local, fijarlo en el término de diez (10) dias en sitio visible de la Notaria. El presente edicto se firma hoy 06 de agosto de 2024, para ser fijado en el despacho, el 08 de agosto del año 2024 a las 8:00 A.M. MARIELA CENAIDA CHAVEZ CASTLLO. NOTARIA SESENTA Y CUATRO (64) - ENCARGADA DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. (SEGUN RESOLUCIÓN No. 07837 DE 24 DE JULIO DE 2024 DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO). Elaboro: Firma: (Hay firmas y sello), H10

REPUBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE LA MESA Dr. ALBERTO HERNANDO BASTO PEÑUELA NOMBRADO POR CONCURSO DE MERITOS, EDICTO, EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DE LA MESA (C.), EMPLAZA, A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES À LA PUBLICACION Y DIFUSION DEL PRESENTE EDICTO, EN EL TRÁMITE DE LIQUIDACION SUCESORAL DEL (LA) (LOS) CAUSANTE (S): ARTURO GUZMAN C.C. No. 6.633,393. ÚLTIMO DOMICILIO MUNICIPIO DE: LA MESA CUNDINAMARCA. LUGAR Y FECHA DE FALLECIMIENTO: LA MESA (CUNDINAMARCA) - EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014, ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA. MEDIANTE ACTA No. 34 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2024, SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION NACIONAL Y SU DIFUSION EN UNA EMISORA DE ESTA LOCALIDAD, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO No. 902 DE 1.988. SE ORDENA ADEMAS LA FIJACION DE ESTE EDICTO EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS HABILES. PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE FLIARÁ EN CARTELERA DE LA NOTARIA EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 SIENDO LAS 8:00 DE LA MAÑANA. JUDITH MARCELA FERNANDEZ RIVAS. ENCARGADA DE LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE LA MESA CUNDINAMARCA, O.P.G.R. (Hay firma y sello), H2

REPUBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE LA MESA Dr. ALBERTO HERNANDO BASTO PEÑUELA NOMBRADO POR CONCURSO DE MERITOS. EDICTO, EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DE LA MESA (C.) EMPLAZA, A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION Y DIFUSION DEL PRESENTE EDICTO, EN EL TRÁMITE DE LIQUIDACION SUCESORAL DEL (LA) (LOS) CAUSANTE (S): JOSE ISRAEL MUNAR GUZMAN C.C. No. 11.293.818. ÚLTIMO DOMICILIO MUNICIPIO DE: LA MESA CUNDINAMARCA, LUGAR Y FECHA DE FALLECIMIENTO: APULO (CUNDINAMARCA) - EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2022. ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 35 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2024 SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACIONNACIONAL Y SUDIFUSION EN UNA EMISORA DE ESTA LOCALIDAD. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO No. 902 DE 1988. SE ORDENA ADEMAS LA FLIACION DE ESTE EDICTO EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS HABILES. PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE FUARÁ EN CARTELERA DE LA NOTARIA EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 SIENDO LAS 8:00 DE LA MAÑANA. JUDITH MARCELA FERNANDEZ RIVAS. ENCARGADA DE LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE LA MESA CUNDINAMARCA, (Hay firma y selio), H3

Y Registro, Notaria Única De Garagoa (Boyaca). ACTA No. 90-EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE GARAGOA. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a la herencia a título universal o singular, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico en el trámite notarial de liquidación extrajudicial sucesoral del(a) causante(s) PRIMITIVA ROJAS quien(es) falleció(eron) en PACHAVITA, el (los) dia(s) NIUEVE (09) DE JUNIO de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (1954), para la cual presento la solicitud el día DOS (02) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), se ordena la publicación en un periódico de circulación Nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3°., del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su filación en lugar visible de esta Notaria por el término de diez (10) días. Garagoa, DOS (02) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), EL NOTARIO, EI presente edicto se fija siendo las 08:00 a.m., hoy CINCO (05) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS (2024), EL NOTARIO, EL presente edictose desfija siendo las 06:00 p.m. hoy VEINTE (20) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). EL NOTARIO. (Hay firma y sello). HI

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Superintendencia De Notariado

## **Avisos de Ley** -----

# EFECTO WOW ESTUDIO DE PRODUCCIÓN S.A.S.

De conformidad con el artículo 212 del C.S.T. AVISA Que el 3 de agosto de 2024 en Bogotá. falleció el señor KEVIN ALEJANDRO GALINDO MALDONADO, con C.C 1.026.593.007, quien era trabajador de esta Empresa. El Sr. PEDRO ALEJANDRO GALINDO CARVAJAL, se ha presentado a reclamar sus acreencias laborales. Quienes consideren con igual o mejor derecho a reclamar el pago de la liquidación final, deberán presentarse en la Calle 79 # 68 g - 15 en Bogotá, con los documentos que acrediten parentesco o enviarlos al correo: talento.humano@efectowow.com.co. dentro de los 30 días siguientes a esta publicación. SEGUNDO AVISO

# **NOTIFICACIÓN ACREEDORES**

Administradora PRS S.A.S., liquidador de FUTURE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN con NIT 901901260952-1, informa a los acreedores que la sociedad fue disuelta y se encuentra en estado de liquidación.

# SEGURIDAD COSMOS LTDA - NIT. 800.023.646-9

Informa que el señor YEYMER RODOLFO ACERO PINEDA identificado con C.C. No. 1.121.887.316, falleció el día 14 del mes de agosto del año 2024. Quienes consideren tener derecho a reclamar sobre su liquidación y prestaciones sociales, deben presentarse en la Carrera 64 No. 97-48 barrio los Andes en la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 3505845790 o comunicarse al correo Talentohumano.director@seguridadcosmos.com. Primer Aviso.

# TRAVEL CLUB S.A.S. - BCD TRAVEL

Informa a los herederos del señor BRAHIAN ENRIQUE NIÑO NIÑO (QEPD), quien en vida se Identificó con C.C. No. 1.069.832.611, laboró en esta empresa hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el día 30 de junio de 2024. Para reclamar y/o recibir la liquidación de salarios y prestaciones sociales, se ha presentado la señora Luz Melida Niño Chilatra identificada con C.C. No. 20.648.003, quien indica ser su Madre y allega prueba idónea de dicho parentesco. Las personas que se consideren con mejor o igual derecho que la antes mencionada, deben presentarse ante las instalaciones de la compañía, ubicadas en la carrera 16 No. 93-08 de Bogotá, presentando documento de identidad y prueba idónea que acredite el vínculo, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.



# Unchatcon...

# Esmeralda Hernández, senadora



JORGE DANILO BRAVO REINA

Nani

bravo@elespectador.com

¿Cuáles son sus motivaciones de vida?

Lo que realmente me mueve en la vida es una profunda pasión por los animales y un constante deseo de aprender. Me interesa mucho lo público y cómo podemos trabajar colectivamente con la gente. Me encanta leer, disfrutar del tiempo con mi familia y viajar. La política es también una gran pasión para mí, no solo como una carrera, sino como algo que me inspira. Los animales son una parte fundamental de mi vida, aunque no puedo tener tantos como quisiera, espero algún día contar con un espacio para cuidar de muchos de ellos.

## ¿Cómo nació su relación con la política?

Recuerdo que mi papá era un líder comunitariocuandoyoerapequeñaysiempre estuvo involucrado en la política. Entré directamente a este campo, hace unos 18 años, conocí un proceso en Bogotá, me pareció interesante y desde entonces me quedé. De hecho, estudié administración pública, que es un tema relacionado con el sector público. Fui personera en el colegio. Dos años elegida en 10° y reelegida en 11. Entonces, desde pequeña, siempre fui muy inquieta por estos temas, muy activa en las campañas. Creo que por ahí fue el camino.

## ¿Cuáles han sido los temas que ha tratado de abordar desde su enfoque político?

Mis principales preocupaciones en el ámbito político han girado en torno a la crisis ambiental. Siempre he sido muy crítica, y estoy convencida de que nos encontramos en un punto de no retorno, donde el daño que hemos infligido al planeta es casi irreversible. Siento una enorme responsabilidad hacia el futuro de las otras especies y el entorno que hemos deteriorado. Uno de los problemas más urgentes que veo es la escasez de agua, un desafío que estamos comenzando a enfrentar en Bogotá. La destrucción de espacios vitales, como los polos y los humedales, está afectando la subsistencia de otras especies y, por ende, la del planeta en su conjunto.

#### ¿Cómo empezó su interés por los derechos de los animales?

Desde pequeña he tenido una relación cercana con ellos, aunque no siempre fue la más adecuada. Recuerdo que cuando era niña mis padres, e incluso mis hermanos y yo, convivíamos con animales en condiciones no ideales; por ejemplo, teníamos canarios en jaulas. Viviendo en el sur de Bogotá, en Bosa, me encontré con numerosos animales callejeros en condiciones muy tristes, lo que me sensibilizó sobre su situación. Mi interés en ayudar a los animales se ha concretado en los últimos 10 años, trabajando en espacios públicos y colaborando para mejorar sus condiciones de vida.

Retos y avances en la protección animal en Colombia



La congresista habló de sus inicios en la política y sobre su interés en promover los derechos de los animales y la protección del medio ambiente.

Esmeralda Hernández es reconocida por su activismo en defensa de los animales y el medio ambiente. / Cortesia

## ¿Qué tanto ha cambiado su relación con los animales?

He sido cada vez más consciente de la necesidad de transformar la relación vertical que solemos tener con los animales hacia una relación de justicia, reconociendo que ellos también tienen el derecho de estar con nosotros de una manera digna. Actualmente vivo de protección animal ha mostrado avan- ser mujer en el Congreso es complejo.\*

con dos gatos, una gata y un gato, y una perra llamada Cometa, que fue la primera perrita en acompañarnos en el Congreso.

## ¿Cómo percibe el panorama de cara a las leyes de protección animal en Colombia?

En Colombia, el panorama de las leves

ces significativos en los últimos años. Hasta hace poco no existía una ley que penalizara el maltrato animal, pero ahora contamos con una legislación más robusta que marca un cambio importante. La reciente ley que prohíbe las corridas de toros es otro hito. Colombia es uno de los pocos países que aún permitían estas prácticas, y su prohibición representa una declaración contundente contra la tortura humana sobre los animales. Este avance no solo es importante a nivel nacional, sino que también está influyendo en otros países donde las corridas de toros aún se practican. Además, hemos visto progresos en el reconocimiento de las familias de interés especial, un tema que está siendo discutido en la Corte Constitucional. En Colombia, más del 60 %, casi el 70 % de las familias tienen al menos un animal como miembro de su hogar, lo que demuestra una creciente conciencia sobre la importancia de los animales en nuestras vidas.

# ¿Cuáles retos aún siguen vigentes?

Existen prácticas como las corralejas, las peleas de gallos y las cabalgatas, que son formas de tortura animal disfrazadas de entretenimiento. El consumo masivo de animales también contribuye a la explotación y tiene un alto costo ambiental, desde el calentamiento global hasta el consumo de agua. Aunque hay un movimiento creciente hacia la conciencia sobre el impacto del consumo de carne, la transición hacia una relación más respetuosa y menos explotadora con los animales avanza lentamente. No soy particularmente optimista sobre el ritmo de este cambio, ya que temo que podríamos destruir el planeta antes de adoptar una verdadera relación de respeto hacia los animales. Sin embargo, estamos trabajando en la dirección correcta. Proyectos que buscan proteger los ecosistemas, como la prohibición del glifosato o la transición energética, indirectamente benefician a los animales al preservar sus hábitats. Creo que el enfoque de las políticas públicas debería integrar estas áreas de conservación para contribuir a una protección animal más efectiva.

#### ¿Qué ha sido lo más complejo de estar en el Senado?

Al ingresar a la plenaria del Senado noté que había reacciones encontradas: algunos congresistas se mostraban entusiastas y afines a la protección animal, mientras que otros percibían mi presencia con Cometa como una falta de respeto hacia un recinto que consideran sagrado. Me resulta absurdo que se indignen por la presencia de un animal en un entorno donde se llevan a cabo acuerdos y prácticas cuestionables. El Congreso, siendo una de las instituciones más corruptas del país, debería abordar esos problemas en lugar de criticar la presencia de un animal. Esta contradicción es frustrante y refleja una falta de entendimiento sobre la importancia de los temas que defendemos. Además,